

SEDIMENTOS | PÁGINA 6

Javier Fernández

CARMEN BANDRÉS



SALA DE MÁQUINAS | PÁGINA 40

Diario de un náufrago

JUAN BOLEA



VIERNES, 5 DE ABRIL DE 2024 | DIRECTOR RICARDO BARCELÓ | NÚMERO 16.270 | AÑO XXXIV | 1,60 EUROS | ≡ PRENSA IBÉRICA

# el Periodico

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

# La nueva Romareda afronta una semana decisiva para su futuro

El lunes, la sociedad presentará el proyecto básico de construcción del estadio, cuyo coste podría variar al alza • El miércoles, LaLiga se reunirá con el club para conocer cuál es el plan alternativo si se tuviera que jugar en otro campo

PÁGINAS 2 Y 3



# Sánchez llevará a Europa y a la ONU la derogación de la ley de Memoria

## **INFRAESTRUCTURAS**

Grupo Costa asumirá el pago de la variante de Villamayor en su macroinversión

PÁGINA 12

### EL OSCENSE RAMIRO GRAU

El primer denunciante del caso Koldo advierte: «Es la punta del iceberg»

PÁGINA 11

#### MAIKEL MESA

Centrocampista del R. Zaragoza

«Hoy estoy aquí, pero mañana no lo sé. El fútbol es muy caprichoso»



PÁGINAS 32 Y 33

## **EL FUTURO DEL ESTADIO**

# LaLiga se reúne con el Zaragoza para cerrar el plan alternativo a La Romareda

El encuentro se celebrará la próxima semana y el club deberá detallar qué espacios puede ofrecer la capital para desarrollar la competición • La sociedad presentará el proyecto básico de construcción el lunes

C. GOMAR / ITRIGO Zaragoza

Se avecina una semana clave para el futuro de La Romareda y el Real Zaragoza. LaLiga continúa con su hoja de ruta y la semana que viene se reunirá con el club para conocer cuál es el plan alternativo a su estadio en caso de que las obras obliguen a los blanquillos a jugar en otro campo como conjunto local. Ya sea un partido, dos o incluso una o varias temporadas.

Antes de este encuentro, que previsiblemente se celebrará el miércoles –el Zaragoza tenía que confirmar el día–, la sociedad Nueva Romareda presentará el lunes el proyecto básico de la construcción del nuevo estadio, cuyo coste podría variar al alza. Inicialmente se habló de 140 millones.

Según ha podido confirmar este diario, en la reunión de LaLiga con el club se analizará el calendario de la próxima temporada, los plazos previstos para las obras del estadio y sus afecciones al desarrollo de la competición y, lo es que es más importante, el plan b del club y la sociedad Nueva Romareda.

Hay que tener en cuenta que los trabajos de demolición de la grada del Gol Sur empezarán este mismo mes de julio, -además del edificio del Cubo y de la antigua Gerencia de Urbanismo, que está anexa a la Tribuna Preferente-. En esta primera fase de las obras no está previsto que se produzcan afecciones importantes, si bien el aforo del estadio se verá condicionado por la desaparición de todo un graderío. Pero a partir de 2025, cuando comience a levantarse la nueva estructura y se prosiga con el derribo del resto del vetusto estadio municipal, los problemas pueden empezar a multiplicarse.

Y es que con el derribo de la primera tribuna, un hito previsto para el verano de 2025, no solo desaparecerán miles de asientos más, sino que también habrá problemas por la merma de accesos al estadio y los espacios para las instalaciones de seguridad y medios de comunicación. Ante esta situación, LaLiga comunicó al Zaragoza la



Imagen aérea del estadio de La Romareda y su entorno.

necesidad de buscar un plan b en caso de que la construcción de la nueva Romareda hiciera inviable jugar ahí. Y en esas, tanto el club como el organismo liguero coinciden en que lo ideal sería que el Real Zaragoza no tuviera que desplazarse fuera de la capital aragonesa. Según fuentes de la institución que dirige Javier Tebas, lo descarta por los problemas que generaría desplazar a una masa social tan numerosa como la zaragocista cada 15 días.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, siempre ha dicho que
la complejidad del proyecto, entre
otras cosas, tiene que ver con sus
fases. Un desarrollo que se está
planeando con la intención de que
se pueda seguir jugando con normalidad. Sin embargo, tanto Serrano como el arquitecto de Idom,
César Azcárate, han admitido en
más de una ocasión que es muy
posible que algún encuentro tenga que celebrarse en otro estadio.
La propia alcaldesa, Natalia Chue-

## Las cifras

5.000

socios baraja reducir el Zaragoza su masa social ante el inicio de las obras del estadio.

28.882

abonados tiene el club esta temporada, una cifra que deberá reducirse, aunque habrá problemas para que todos entren al campo.

ca, confirmó que «recientemente» les habían informado de que «algún partido tendría que disputarse fuera». «A partir de ahí, estamos estudiando y valorando muchas alternativas», añadió. ¿Cuál es el plan?

Aquí está la cuestión. LaLiga quiere certezas y por ahora ni el club, ni el Ayuntamiento de Zaragoza, ni la sociedad Nueva Zaragoza han querido confirmar en público cuál será su plan b. Las posibles ubicaciones que se han

puesto sobre la mesa han sido varias, pero la que más

fuerza tiene a día de hoy,
tal y como adelantó este
diario, es construir un
estadio provisional con
20.000 asientos en el
Parking Norte de la Expo. Una ubicación que el
club ve con buenos ojos,
puesto que está bien conectada con el tranvía y con
terreno suficiente como para
levantar dicha infraestructura.

El suelo del Parking Norte es del Gobierno de Aragón, por lo que no sería un problema destinarlo de forma temporal a este equipamiento deportivo. La cuestión es conocer cuál sería su coste, quién lo pagaría y si sería más rentable invertir en este estadio portátil y jugar varias temporadas en él para, así, poder acelerar los plazos de construcción de la nueva Romareda

Por otra parte, Chueca confirmó ayer que hay más de una decena de empresas interesadas en la licitación de las primeras demoliciones, cuyo coste asciende a los 4,1 millones de euros. El plazo para presentar ofertas se termina el próximo miércoles, 10 de abril, y el proceso de adjudicación de los trabajos se cerrará, según dijo la alcaldesa, el 10 de mayo. A partir de ahí se podrán iniciar todos los trámites para que los primeros derribos se ejecuten a principios de julio, después del concierto de Enrique Bunbury en La Romareda.

### Fechas clave

## Una semana con muchos titulares

La semana que viene se presentará el proyecto básico del nuevo estadio de La Romareda y el Zaragoza deberá perfilar, junto a La-Liga, las opciones reales que hay sobre la mesa en caso de que el club no pueda jugar en su estadio. En estos momentos, la opción predilecta es levantar un campo de fútbol provisional con 20.000 asientos en los terrenos del Parking Norte de la Expo. Lo que no quiere ni el Zaragoza ni LaLiga es que el club salga de la ciudad para jugar de local.

## Fin del plazo de presentar ofertas

En abril tendrán que venir en algún momento los técnicos de la FIFA a visitar la ciudad, pero también será el mes en el que se termine el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas para acometer las obras de demolición del graderío del Gol Sur de la Romareda, de la antigua Gerencia y del Cubo. Los trabajos se han licitado por 4,1 millones de euros y tendrán que estar terminados a finales de este año 2024 o principios del 2025.

## Un verano crucial para la candidatura

Antes de que acabe el mes de junio, la consultora de ingeniería y arquitectura Idom tiene que entregar el proyecto constructivo del nuevo estadio a la sociedad encargada de su construcción. En ese documento se detallará, entre otras cosas, el precio estimado de la construcción. Además, en julio deben comenzar las primeras obras de demolición, un hito en la historia de la ciudad tras cuatro intentos fallidos para levantar un nuevo estadio.

# Chueca confía en que el Mundial no esté en peligro por el caso Rubiales

La alcaldesa opina que «Zaragoza está en una posición excelente» frente a otras ciudades para convertirse en una de las sedes españolas del campeonato

Laura Trives

I. T. G. Zaragoza

El Mundial de Fútbol 2030 no peligra para España. O al menos en eso confía la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, pese a los líos judiciales que está protagonizando el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que fue detenido el pasado miércoles por la Guardia Civil. «Es kafkiano todo esto que está pasando», dijo ayer la regidora. «Pero espero que no modifique los planes de la FIFA con la celebración del campeonato», añadió.

Zaragoza aspira a ser una de las diez sedes que, en principio, tendrá España en el Mundial de 2030, organizado conjuntamente con Portugal y Marruecos, de ahí el interés de Chueca en que los escándalos de la RFEF no hagan peligrar la candidatura española de acoger el campeonato, un hecho que la FIFA ya oficializó de manera verbal pero que todavía debe ratificarse formalmente a finales de este año.

«Nosotros no podemos más que lamentar todo lo que está pasando en la Federación, pero es algo que no depende de nosotros», dijo Chueca, quien se mostró «convencida» de que Zaragoza «está en una excelente posición para ser una de las ciudades» en las que se disputen partidos del Mundial de 2030.

Precisamente para valorar las posibilidades de Zaragoza como una de las sedes, la FIFA anunció hace ya algunas semanas que visítaría la capital aragonesa este mes de abril. Sin embargo, esa reunión, desveló Chueca, todavía no está agendada en el calendario. Desde la primera comunicación entre el organismo que rige en el fútbol internacional y el ayuntamiento poco más se ha sabido. «Entiendo que la situación en la Federación y las próximas elecciones para elegir al nuevo presidente de la RFEF han podido retrasarlo», manifestó la alcaldesa.

Esa visita servirá para que los técnicos de la FIFA visiten no solo las instalaciones deportivas, sino también las hoteleras y todo el sistema de transporte público de la ciudad. Y es que será difícil que los



La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ayer, en una comparecencia ante los medios.

Subsedes

## La Ciudad Deportiva y El Alcoraz, confirmados

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, informó ayer de que tanto el campo de la Sociedad Deportiva Huesca, El Alcoraz, como la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza formarán parte de la candidatura de la capital aragonesa para convertirse en sede del Mundial de 2030 que organizarán España, Marruecos y Portugal. Ambos recintos servirán como campos de entrenamiento para las selecciones que tengan que disputar sus partidos en La Romareda. Los requisitos que imponía la FIFA para este tipo de equipamientos secundarios era que estuvieran a menos de 100 kilómetros del estadio principal, que estuvieran bien conectados con la sede principal y que, además, contaran con las plazas hoteleras suficientes —y de calidad— para hospedar a los equipos de fútbol en sus concentraciones.

Según dijo ayer la alcaldesa de la capital aragonesa, ha sido en estos días pasado cuando se han firmado los acuerdos tanto con Huesca como el Zaragoza para utilizar sus instalaciones durante el campeonato mundialista de dentro de seis años, para lo cual tendrán que remodelarse a petición de la FIFA y cumplir con todos los requisitos necesarios para acoger con comodidad a las mejores selecciones del mundo. En el periodo de selección de subsedes se llegó a hablar también de otras localidades como Calatayud, que también podría haber cumplido con las demandas de la federación internacional, pero finalmente han sido descartadas.

representantes de la federación internacional de fútbol puedan comprobar el estado del campo de fútbol cuando va a ser demolido.

Por ello, centrarán sus esfuerzos en otros aspectos que también se tienen en cuenta a la hora de elegir las sedes de un Mundial. Zaragoza tiene capacidad hotelera de sobra, puesto que para la Expo ya se construyeron una serie de infraestructuras que permiten alojar a muchas más personas de las que actualmente visitan la ciudad. También son importante las conexiones de Zaragoza con otras ciudades y, en ese sentido, las líneas de alta velocidad con Madrid y Barcelona son un punto fuerte de la capital aragonesa. Además, la sostenibilidad es uno de los aspectos que la FIFA tratará de vender en el campeonato mundialista de 2030. Y el tren es el medio de transporte menos contaminante que hay.

Además, de las 15 ciudades españolas que en un inicio se presentaron, una −Gijón− ya se ha caído de la lista. Y Valencia también peligra. ■

**EDITORIAL** 

## La excepción vasca

Las elecciones vascas del 21 de abril eran una de las tres inicialmente previstas en este año electoral: gallegas, vascas y europeas. El cambio de guion provocado por el adelanto de las elecciones catalanas del 12 de mayo tiene una dimensión en clave española: la cita catalana, a menos de un mes de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, adelanta el test que afrontaba el PSOE tras su fracaso en Galicia -evaluar el coste de la amnistía y el grado la erosión por el caso Koldo- aunque en condiciones más favorables que los comicios europeos. Incluso así, tanto los resultados como el escenario de pactos posterior podría tener un impacto en la legislatura española. No es este el caso de las elecciones vascas.

Estos comicios forman parte de la excepción vasca. Así se estableció en la disposición adicional primera de la Constitución, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, y que no solo se traduce en el régimen singular de concierto económico, sino en la propia legislación electoral. La excepción que también supone el mapa y el clima político vasco impide hacer extrapolaciones en clave española. Lo que está en juego es la hegemonía electoral del PNV en el campo nacionalista frente al auge de Bildu. Estamos, en primer lugar, ante un duelo entre abertzales, de centroderecha y de izquierdas, con unas intenciones de voto muy similares (entre 28 y 31 escaños según el CIS). Ambos partidos nacionalistas, en cualquier caso, se quedarían lejos de la mayoría absoluta (38 escaños). En este escenario, el PNV busca revalidar su victoria y reeditar el pacto de gobierno con los socialistas (10 escaños en la actualidad). Esta excepción vasca, además, se traduce en unos resultados distintos según el ámbito electoral. En las elecciones generales del 23 de julio del año pasado se produjo un triple empate de escaños entre PSE, PNVy Bildu (5 cada uno), con los socialistas como primera fuerza en porcentaje (25,3%), seguidos de peneuvistas (24%) y de la izquierda abertzale (23,9%). Ahora, en clave interna vasca, una parte del voto útil del PSE de las generales -se movilizó para frenar un gobierno de PP y Vox-volverá a la esfera nacionalista. El PP vasco, entre tanto, seguiría como cuarta fuerza mientras Sumar, Podemos y Vox pugnarían solo por entrar en el reparto.

La excepción vasca, en el plano programático, se concreta en el carácter singular del PNV. Se trata de un partido de centroderecha, bien conectado con los poderes económicos del País Vasco, pero que cultiva desde el gobierno una política social en sintonía con sus raíces democristianas y el peso histórico del sindicalismo nacionalista (ELA-STV). En este contexto, se explica que en la pugna por la hegemonía electoral entre el PNV y Bildu, la izquierda abertzale insista más en las políticas sociales que en la independencia. Su tesis: solo podrán promoverla si, previamente, se consolidan como partido de gobierno. Y existen, por último, otra dos excepciones vascas: los tres principales partidos han renovado a sus candidatos a lehendakari. El PNV ha sustituido al saliente, Iñigo Urkullu, por uno de sus discípulos, Imanol Pradales, mientras el PSE y Bildu también estrenan candidatos: Eneko Andueza y Pello Otxandiano, respectivamente. Y sea cual sea el resultado, nada tendrá que ver con los escenarios que dibujan quienes analizan la realidad de Euskadi como si ETA no hubiese dejado de existir.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los articulos exponen posturas personales

## el Periódico

## PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU

Directora gerente: Cristina Sánchez, Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas. Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

# De batallas y reclamaciones

Las claves sobre las que se vota son multifactoriales y la simple evaluación de la gestión puede no ser decisiva

Dicen los que saben que echemos cuenta que hasta julio no va a rodar la legislatura nacional, en espera de los resultados de las elecciones que tenemos por delante. Mientras tanto van a volver los grandes éxitos de las batallas culturales y tu corrupción es mucho peor que la mía. Esto en el ámbito nacional, en el territorial del Euskadi la cosa está en quién es más vasco que el otro y

consigue más frente a Madrid, y en Cataluña exactamente el mismo patrón, la identidad de los míos y los tuyos. En verdad, Euskadi tiene, como el resto del país, un problema con la gestión de la sanidad. El segundo más importante, según el Sociómetro del Gobierno vasco, con un 35% de ciudadanos preocupados por el funcionamiento de Osakidetza, 30 puntos más que hace cinco años que estaba al final de la tabla. Para los catalanes, la sequía es

el principal problema, mientras que las relaciones entre Cataluña y España ha pasado a la tercera posición con un 9% de interés.

Las claves sobre las que se vota son multifactoriales y tras una campaña que enaltece los ánimos, sean de afecto o de repulsión, la simple evaluación de la gestión puede no ser el factor decisivo en el momento de votar, pero el problema y la preocupación van a seguir ahí. Por mucho que el presidente Aragonès acuda al Senado porque trolear al PP siempre apetece, en sus palabras, lo que de verdad sabe que se juega son las carencias en

la gestión de infraestructuras tanto de su gobierno como de la entente con Junts. Rebajado el conflicto político, terminados los planteamientos maximalistas del candidato huido en el maletero de un coche, las carencias ya no las tapan ni banderas ni himnos.

Se nota la campaña electoral porque el Gobierno de España se vuelca en la campaña cultural, y rescata la

> estrategia de las generales contra los pactos de PPy Vox. Las derogaciones de las leyes autonómicas de memoria democrática y su sustitución por esos proyectos de concordia fueron respondidos primero por el ministro Torres y su acción decidida de interponer recurso ante el Tribunal Constitucional, y ayer mismo por una visita del presidente Sánchez al laboratorio forense del Valle de Cuelgamuros. Todos estaremos de acuerdo en que por ca-

sualidades de agenda no ha sido, y que más allá del atropello que es reinventar la historia reciente de nuestro país, este frente divisivo no lo va a soltar en varias semanas. Mientras nos peleamos por si memoria o concordia cuando en lugar de ser excluyentes son necesarias, el campo se siembra, los centros de salud deben abrir, y se acerca la temporada del turismo de sol y playa pero de poca agua dulce. ■





LAS RADIOGRAFÍAS

**EL TRIÁNGULO** 

CARMEN

LUMBIERRES

## Recta final para despejar incógnitas de La Romareda

Zaragoza afronta una semana decisiva para despejar algunas cuestiones clave relacionadas con la construcción de la nueva Romareda y cómo se va a compatibilizar con que el Real Zaragoza siga



Las obras en La Romareda comenzarán en julio.

disputando los partidos en su feudo. Primero con la presentación de un proyecto básico que arrojará luz sobre lo que se va a hacer, con detalle. Y segundo, con ese plan 'b' que se debe acordar con LaLiga. Se acaba el plazo y hay que dar soluciones.

## Nolasco y el insulto como herramienta de trabajo

La escalada de violencia verbal del vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, parece no tener fin. Ayer insultó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamándole «tirano», «títere» o afir-



El vicepresidente del Gobierno, Alejandro Nolasco.

mando que dice «payasadas», anteayer lo hizo con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y ambos episodios se suman a otros similares. Esto solo convierte el debate político en un lodazal y denigra su figura y a la institución a la que representa.

#### REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Director: Ricardo Barceló, Subdirector: David López. Redactores jefes: Gonzalo de Domingo (Producción y Diseño) y Sergio Pérez (Deportes). Áreas: Carlota Gomar, Ana Lahoz y Laura Carnicero (Aragón), Daniel Monserrat (Cultura), Alicia Revuelta (Suplementos y especiales), Javier Fajarnés (Responsable de canales), Juan Carlos Garza (Cierre), Laura Rabanague (El Periódico del Estudiante) y Jaime Galindo (Fotografía).

Número 12.115 Depósito Legal Z2126-90. Controlado por OJD. Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

Opinión | 5 el Periódico de Aragón Viernes, 5 de abril de 2024

## Yacer junto a Marilyn



JAVIER CUERVO

Yacer junto a Marilyn Monroe cuesta hoy 180.000 euros. Mucho dinero, pero la adyacencia es para siempre. La placa que señala donde se guardaron los restos de Marilyn Monroe está en el Cementerio Pierce Brothers Westwood Village Memorial de Los Ángeles, entre un montón de famosos del espectáculo. La tumba ha salido a subasta y el mercado ha respondido con otro de esos comportamientos que confirman la urgencia de una redistribución de la riqueza para evitar las inversiones idiotas de tantas personas sobradas de dinero. En un mundo gobernado por la fama el mercado apuesta por la subida del valor de la notoriedad póstuma y el ego de alguien, así en la vida como en la muerte, paga el reposo en una tumba confortable, bien situada, con un vecindario respetable, acorde la sepultura con la calidad de la vivienda.

Marilyn Monroe está muy relacionada con la idea de vecindad. Es la representación máxima de «la vecinita», the girl next door, expresión estadounidense para la persona corriente que se presta a fotografías pornográficas. Ella hizo para la revista Play Boy lo que ahora se hace en la plataforma OnlyFans de micromecenazgo porno. Nunca logré ver como «vecinita» a la estrella Marilyn Monroe, salvo cuando interpretó el papel de lindante (qué linda) perturbadora de un cuarentón de Rodríguez en La tentación vive arriba, una comedia divertidísima donde Billy Wilder apunta, 10 años antes, algunos rasgos neuróticos del personaje de Woody Allen.

Marilyn fue vecinita en Play Boy, vecina en La tentación vive arriba y lo siguen siendo sus restos desguazados por la autopsia y 60 años de putrefacción para un futuro cadáver que sueña con la gloria funeraria de reposar en una zona muy visitada, con el ambiente que eso da. Ha podido pagarse un lugar en el pabellón de las personas famosas y algo de recuerdo de propina obtendrá entre esas visitas a la vecina. ¡Redistribución, ya! ■

## Cataluña y los catalanes

EL ARTÍCULO DEL DÍA

MARIANO

BERGES

Algunos ya estamos hartos de la identificación de Cataluña con la totalidad de los catalanes, santo y seña de los separatistas catalanes. Los catalanes, como todos los habitantes de todas las CCAA, son de todos los pelajes políticos y culturales, y tienen nociones distintas sobre Cataluña y tratamientos políticos distintos para Cataluña. Cataluña (el conjunto de todos los catalanes) es una parte muy importante de España: supone el 20 % de la economía española y es la segunda comunidad más poblada después de Andalucía. Y siempre ha sido muy querida por el resto de los españoles, a pesar de los brotes separatistas

en momentos históricos concretos. Los españoles queremos tanto a Cataluña que no deseamos que se separe y haremos todo lo posible para que así sea.

La situación actual, desde 2017, es uno de esos momentos de exacerbada sensibilidad independentista por parte de algunos catalanes. Cierto que, en estos últimos años, tras los indultos a los líderes del intento separatista de

2017, ha habido un desinflamiento y la situación se ha normalizado bastante. Tan es así que la ley de amnistía, en trámites de aprobación, no existiría si los 7 votos de Junts no hubiesen sido necesarios para la investidura de Sánchez. Y ésta es una cuestión ya muy debatida desde las elecciones del 23J, por lo que no me parece oportuno entrar en ella. Aunque sí mencionaré algunos matices que pueden ser interesantes de cara a las elecciones del 12 de mayo en Cataluña.

En los próximos comicios hay tres líderes importantes: Illa, Aragonès y Puigdemont, citados en el orden preferencial de las últimas elecciones. Los tres representan distintas propuestas e intereses, según ya han declarado ellos mismos. Illa, socialista, se autopresenta como el único que garantiza que los catalanes pasen página de lo acontecido en los últimos años, que abandonen la retórica épica del separatismo y que se dediquen a las cosas, o sea, a gobernar, o lo que es lo mismo, que los catalanes aspiren a que su Estado de bienestar sea lo más pujante posible. Puigdemont, líder de una fuerza derechista como es Junts, apela a la vieja retórica caudillista y separatista, sin mencionar para nada cómo sería su gobierno, ya que no aspira a gobernar sino a trabajar en favor de la independencia de Cataluña. Insiste en «lo volveremos a hacer». Y dejo en tercer lugar a Aragonès, líder de ERC, porque presenta un discurso ambiguo en el que habla algo de gestión, pero también declara su «lo volveremos a hacer», que plasma en su reivindicación del referéndum de autodeterminación. Su informe presentado este martes 2 de abril, justificando la constitucionalidad de un re-

feréndum consultivo sobre la independencia de Cataluña, así lo atestigua. Pero el artículo 92 de la CE que esgrimen lo manipulan, y esconden que el único sujeto político para decidir sobre España es el conjunto de todos los españoles. El discurso de Aragonès es difícil, pues ERC es un viejo partido nacionalista que quiere pasar al ámbito de la gestión, pero teme que se le escapen muchos votos independentistas por no subravar suficientemente ese referéndum de autodeterminación. Poco confían en la racionalidad de los catalanes.

A esos tres líderes citados, habría que añadir un cuarto, que no es otro que el om-

> nipresente Sánchez, sin cuya ley de amnistía todo hubiese sido distinto. ¿Qué habría pasadosi, tras el 23J, se repiten las elecciones generales, despreciando los 7 votos de Junts? ¿Ono estando dispuesto a pagar con algo que no le pertenece, como es la unidad territorial y la igualdad de los españoles? No lo sé. Lo que sí sé es que no hubiese habido esta esquizofrenia nacional que



Lo que tiene que hacer el Estado español es tener una mayor presencia en Cataluña, pues el horror vacui alimenta el independentismo catalán y, como reacción, el patriotismo español. No olvidemos que el Estado democrático, a pesar de sus imperfecciones, es el mejor invento de la modernidad.



## Un alivio



LA RUEDA JUAN JOSÉ MILLAS

Mi vecino tiene un canario y una hija de 8 años que cree que el pájaro le lee el pensamiento. Está tan convencida de ello que procura no pensar cuando se encuentra cerca de la jaula.

–¿Y cómo lo haces? –le pregunto. -Quedándome en blanco -asegu-

Mis vecinos son jóvenes y nos dejan de vez en cuando a la cría para ir al teatro o a cenar. El mes pasado me preguntó si, cuando una mujer embarazada se tiñe el pelo de rojo, el bebé nace también con el pelo de ese color. Le dije que no y volví al asunto del canario, que me obsesionaba un

- -¿Por qué sabes que te lee el pensamiento?
  - Eso se nota.
- −¿En qué se nota?
- -En muchas cosas, pero sobre todo en el modo de mirarte. A mí no me mira como a los demás. Además, cuando pienso algo malo se pone a piar como loco para chivarse a mis padres, que no le entienden. Para que se calle, lo dejan a oscuras tapando la jaula con un trapo. Entonces se calla, pero sigue leyéndome las ideas. Cuando estoy en mi habitación y él está en cocina, no. No llega.

Unos días después de esta plática, el matrimonio y la niña se fueron de fin de semana a la costa y nos dejaron el canario, para que se lo cuidásemos. Lo instalamos en el salón. Al cuarto de hora de permanecer cerca de él, no sé si por sugestión o qué, me dio por pensar que me leía a mí también el pensamiento y empecé a mirarlo con desconfianza. Él me devolvió la mirada con un solo ojo, como desafiándome, y no se la pude aguantar. Cuando me rendí, cantó en un tono que me parecía de superioridad.

 Me gusta mucho cuando pía de ese modo -dijo mi mujer.

Estábamos viendo una película por la tele, pero a mí la sola idea de que el pájaro pudiera leer mis pensamientos me obligó pensar mal. Quiero decir que solo acudían ideas infernales a mi cabeza, ideas horrorosas, perversas, ideas inicuas, no podía dejar de imaginar cosas horribles. Y entonces el canario se puso a gritar, literalmente, más que a piar, como queriendo contárselo todo a mi mujer. Le tuve que poner un trapo por encima y fue un alivio cuando lo recogieron el domingo por la noche. ■

# Los riesgos de los fichajes políticos

En las elecciones generales de 1993, el PSOE de Felipe González precisaba de una renovación en los perfiles profesionales de sus listas electorales. Los socialistas pasaban por una mala época entre sus votantes.

Los casos de corrupción y la popularidad de personajes histriónicos como Luis Roldán deterioraban la imagen del partido que llegó con la idea del cambio en 1982.

Fue entonces cuando el secretario general y presidente del Gobierno abrió las puertas de la formación y comenzó a hacer una selección de posibles fichajes con nombres de prestigio, conocidos por su solvencia en las profesiones a las que se dedicaban.

Así, González fichó al magistrado Baltasar Garzón para el Congreso y a la catedrática de ética Victoria Camps para el Senado. Garzón llegaba a la política con la medalla de ser el perseguidor del narcotráfico en las operaciones Nécora y Pitón, desarticulando a jefes de la mafia gallega, como Laureano Oubiña, o el clan de los

charlines. Camps venía del campo de la filosofía. Sus premios ensayísticos la convertían, no en popular, pero sí en un valor a sumar en un momento de desprestigio ético general.

Aquellas elecciones las ganó el PSOE de forma muy ajustada, que concluyó con una legislatura durísima y corta, y que provocó una famosa frase para la Historia pronunciada por José María Aznar, que resumía el sentir en el Congreso: «Váyase, señor Gonzalez». Un váyase repetitivo y que convenció en 1996.

La cuestión es que, gracias a la victoria de 1993, una de las mejores catedráticas que tenemos en España se convirtió en senadora. Llegó ilusionada y dispuesta a todo, pero a los tres meses se percató de que la vida parlamentaria era tan frenética que, con algo de artimaña, pasabas desapercibida sin ninguna presión, ni responsabilidades.

La ética de Victoria Camps estaba reñida con esta situación y un día

que coincidió con Javier Solana se acercó a él y le trasladó su incómoda inquietud. Cuentan las leyendas del Senado que Solana le aconsejó centrarse en un tema que fuera novedoso y recurrente en política: «En el Senado, o en el Congreso, puedes pasar en silencio y nadie te dirá nada. Concéntrate en algo nuevo y abre camino», dicen que le dijo, sin que las palabras sean exactas.

Victoria Camps pasará a la Historia por ser la primera persona que puso el ojo en la ética de los medios de comunicación, y en concreto de la televisión, en un momento en que la telebasura se adueñaba de los hogares españoles, sobre todo con juicios paralelos. Gracias a su trabajo y de otros, se mesuraron las franjas horarias cuya audiencia infantil salió muy be-

neficiada. Un debate novedoso, entonces, y que sigue de actualidad.

El caso de la catedrática Camps es una excepción. Los fichajes profesionales, aunque estén envueltos de buena voluntad, acaban sirviendo solo para una serie de titulares bien apañados y una reivindicación de sus tareas profesionales. ERC y JxCat han decidido utilizar ahora este método. Tomàs Molina, meteorólogo de cabecera televisiva, y Anna Navarro, ejecutiva tecnológica, son los elegidos. ¿La razón? Bajar a la tierra el sueño de la independencia. Pero las emociones políticas van en su contra. ■

Álex Sàlmon es periodista



## Primavera sombría

«Abril es el mes más cruel:/engendra lilas de la tierra muerta/mezclando la realidad y el deseo,/despertando yertas raíces con lluvias de primavera...» Como cada año, los célebres versos de T.S. Eliot regresan a mi memoria cuando llega este mes que trastoma la naturaleza y con ella a las personas, que despertamos de la postración del frío y de la oscuridad invernal: «El invierno nos mantuvo cálidos, cubriendo/ la tierra con nieve olvidadiza, nutriendo/ una pequeña vida con tubérculos secos...» continúa el poema de T.S. Eliot La tierra baldía.

Cerca de donde yo vivo en Madrid está la casa en la que otro poeta, el español Luis Cernuda, escribió su libro La realidad y el deseo, los dos extremos de la condición humana, que en abril se confunden, según el poema de T.S. Eliot, más que en cualquier otra época. La primavera, la estación de las lilas y de las hojas nuevas, la de las raíces que renacen con el calor y las lluvias después de meses amortecidas por las heladas, produce los mismos efectos sobre nosotros y eso se nota. Este año, abril, además, llega cargado de oscuros presagios, los que invaden el mundo últimamente ante la amenaza de una guerra a gran escala que cada vez se hace más creíble. La primavera, este año más que nunca, se presenta, pues, confusa y llena de claroscuros no solo para cada uno de nosotros, sino para la humanidad entera, que asiste con horror a lo que está ocurriendo



en Ucrania y en Oriente Medio y con miedo a que esos conflictos se internacionalicen y extiendan y nos afecten directamente a todos. De tambores de guerra hablan ya abiertamente muchos políticos mientras las ya existentes se cronifican y se hacen más crueles ante la impotencia de Europa y del mundo entero. Es Cernuda el que ahora habla alzando su voz sobre la de T.S. Eliot: «Bajo la noche el mundo silencioso naufraga / Bajo la noche rostros fijos, muertos, se pierden / Solo esas sombras blancas, oh, blancas, sí, tan blancas...»

Dentro de nuestras fronteras la primavera no es más luminosa. El chapapote de la política nacional, ese que integran a parte iguales la crispación y el odio, va en aumento y la proximidad de nuevas elecciones autonómicas y europeas no auguran un mejor futuro para un país en el que ya nadie habla y discute de los problemas comunes y de las necesidades a cubrir, ocupados como estamos en insultamos unos a otros y en buscarnos las cosquillas y las vueltas como si, en vez de una nación, la nuestra fuera un ring de boxeo en el que hay que noquear al adversario en lugar de convencerle de que lo que nosotros pensamos puede estar bien. La primavera, pues, se muestra también sombría este año por estos lares y lo que cabe esperar es que pase sin mayores consecuencias y llegue pronto el verano con su tregua temporal, esa que nos permite desconectar del ruido y del odio y contemplar la naturaleza y la vida sin inquietud. Llegado un punto del deterioro de las relaciones, a lo que uno aspira no es a que vayan bien sino a que no empeoren y acaben por encallar convirtiendo la convivencia en insoportable como ya empieza a suceder en este país por culpa de unos políticos irresponsables y de una sociedad con tan mala memoria que ya no recuerda lo que era España hace solo algunas décadas hasta el punto de afirmar cosas tan asombrosas y peligrosas como que el actual gobierno es el peor de los últimos 80 años o que la democracia actual es una dictadura como acaba de afirmar el vicepresidente de un gobierno autonómico que lo es gracias a esa democracia que él desprecia.

## Javier Fernández



SEDIMENTOS

CARMEN BANDRÉS

En Daroca, en junio de 2003, nació la Asociación Aragonesa de Escritores; Javier Fernández, miembro destacado fundacional y a lo largo de toda su trayectoria muy ligado a la Junta directiva, ocupó su presidencia desde 2016 hasta hace unos días. Deja el cargo a tiempo de ver cumplido un viejo sueño: la unión de asociaciones españolas de escritores, plasmada en una Conferencia de la que forman parte la práctica totalidad de entidades existentes, al menos las de mayor relevancia. Javier, junto a Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, ha sido un gran impulsor de esta Conferencia, la cual emprendía recientemente su andadura en Soria.

Es Javier persona muy trabajadora, afable, sencilla y entregada, siempre dispuesta a brindar su apoyo – personalmente,
he tenido el honor de que haya
presentado dos de mis obras: mi
última novela, Letras ocultas y
Noche de Azahar – . En su adiós,
justificado por la querencia de
un merecido descanso, lega una
AAE con excelente salud y un
sentimiento de profunda gratitud hacia su labor por parte de
los asociados.

Y, por supuesto, Javier es también escritor, autor de numerosos ensayos y novelas de carácter histórico, cuya temática general ha rondado fundamentalmente en torno al orbe militar y político, decantándose paulatinamente por la obra de ficción, como un método para describir la reciente historia de España con un detalle y una perspectiva que el ensayo, condicionado por un rigor exhaustivo, está muy lejos de alcanzar. Es también el caso de su obra más reciente, Mi abuelo, la cual vio la luz hace poco más de un año. Pero esta novela, al margen de profundizar una vez más en la argumentación habitual, exhibe como nota distintiva una sensibilidad muy especial, propia de quien ha tenido la fortuna de experimentar toda la inmensa felicidad de ser abuelo.

## ¿Qué hacer con el Estado sionista?

¿Qué hacer cuando un Estado intenta acabar por el hambre con una población durante décadas ilegalmente ocupada tras bombardearla sin piedad y sin pausa?

Sé que es sólo geopolítica ficción, pero a veces pienso que la ONU debería revisar la resolución 181 de su

Asamblea General por la que se puso fin en noviembre de 1947 al mandato británico en Palestina.

Aquella resolución, que establecía su partición en dos Estados, uno árabe y otro judío, además de un régimen especial para Jerusalén, se ha convertido en papel mojado al haber sido una y otra vez violada por los sionistas.

Es además claramente imposible pensar en la simple amenaza de una intervención militar para obligar al Estado judío a acatar no sólo aquella

resolución fundacional, sino todas las aprobadas después por las Naciones Unidas, incluida la última del Consejo de Seguridad, que exige un inmediato alto el fuego

Los sionistas lo saben perfectamente, y esa es la principal razón de la total impunidad con la que perpetran desde hace ya más de tres cuartos de siglo sus crímenes de lesa humanidad contra la población palestina, y no ya sólo en Gaza, sino también en Cisjordania.

No puede ser aceptable bajo ningún punto de vista que los sionistas de hoy sigan amparándose en la tragedia del Holocausto para hacer con una población totalmente inocente de aquellos crímenes lo que los nazis alemanes y de otros países hicieron entonces con los judíos europeos.

¿Cómo es posible que tengamos que asistir impotentes a una clara operación de «limpieza étnica», a un «genocidio» o como quiera que queramos llamar lo que allí diariamente sucede?

¿Y cómo es también posible que quienes, movidos

por el más elemental sentimiento de humanidad, critican esa masacre realizada a plena luz del día, tengan que soportar acusaciones de «antisemitismo» por parte del Gobierno más criminal y racista de la historia de Israel?

Están los niños de Gaza que han sobrevivido hasta ahora a los absolutamente letales bombardeos israelíes muriendo de hambre, de deshidratación y de enfermedades como diarreas, denuncia en vano Unicef.

Al margen de una a todas luces imposible intervención militar, ¿no hay nada que pueda hacer la comunidad internacional para obligar a cambiar a los sionistas? ¿Seguirán EEUU y otros países occidentales armando al Estado judío? ¿Seguirá la Unión Europea comprando sus productos como si nada ocurriera; continuarán manteniendo nuestras universidades sus programas de cooperación con las israelíes?

Y así ¿hasta cuándo? ¿Hasta que Israel haya por fin acabado con los palestinos? ¡Vergüenza de Occidente, vergüenza de esta Europa nuestra de los valores! ■

José María de Loma es periodista



JOAC RÁB a probadas desa la última del mediato alto el

El ministro Óscar Puente ha pedido a su equipo que le recopile columnas de opinión donde se le insulta. Ayer publicó en X, Twitter, algunos de los improperios que se le dedican desde las tribunas periodísticas. Por raruno merece la pena resaltarse el de «mingitorio». También aparece «cafre», que es un término al que uno le tiene mucho cariño, dado que mis progenitores no descartaban adjudicármelo en caso de travesura o de notorio incordio por mi parte. Niño, deja de hacer el cafre con la pelotita. El ministro a lo mejor no consigue que los trenes sean puntuales en España, pero puede sacarse un doctorado en periodismo. En un tipo de periodismo. Puente es una musa. Qué diría Umbral de Puente.

Uno es también quien le insulta y no puede negar este hombre que algunas de las que pasan por ser las mejores plumas de España piensan mucho en él. A esta hora hay un prócer de la profesión dedicado a pensar insultos igual que Josep Pla Insultos a Óscar Puente



JOSÉ MARÍA DE LOMA

pensaba adjetivos liando cigarrillos. También hay mucha morralla. Mucho periodistín de provincias, como yo, por ejemplo, que no aspiro a colarme en el resumen de prensa que diariamente le pasan a Puente. Cuando uno es un joven columnista piensa en pasar los seis meses de prueba. Cuando es un co-

lumnista medio estable piensa en pasar a la posteridad. Finalmente, con los años, quieres pasar la prueba de que alguien te lea en el café con una sonrisa y te mande un whatsapp. Los columnistas ya no derriban gobiernos, aunque sí tumban a algún concejal o ponen en apuros a un consejero autonómico. Eso sí, pueden lograr que de una vez el Área de Parques y Jardines adecente un parterre de su barrio y poden esas ramas que cualquier día se van a caer y vamos a tener un disgusto. Puente es el que mejor ha entendido el tuiterío: aquí no se viene a hacer amigos, hay que plantarles cara a los faltones y como me rechistes te bloqueo. Una función del periodismo era molestar al poder. Ejercer la crítica, fiscalizarlo. Pero ahora que está débil, el periodismo, se le responde mucho más desde el poder. O se le amplifica.■

José María de Loma es periodista

## CARTAS

#### CORRUPCIÓN

## 'Y tú más' Daniel Gallardo ZARAGOZA

No es precisa la llegada de la primavera para que la sangre se altere, como dice el refrán. No sabría decir por qué, pero lo cierto es que vivimos con la sangre permanentemente alterada. Y esa continua alteración no deja disfrutar la estación de las flores, en teoría la más bella. Quizás sea el astro rey que empieza a ponerse pelmazo y a calentar, sea en parte culpable de esa alteración sanguínea que provoca ese clásico de la política «y tu más» cada vez que se aborda la corrupción. Corrupción en la trama de las mascarillas, por encima incluso de la de los ere: ésta se tramó con el dinero de los parados, lo que parecía insuperable hasta que se ha descubierto otra peor, a costa de los cadáveres apilados en las morgues colapsadas de virus y lágrimas. Mientras la pandemia nos sometía a todos en un estado de alarma, algunos representantes del poder, culpables o no, sí cerraban sus ojos mientras otros muy cercanos a ellos se forraban con el negocio de las mascarillas. Y todo eso no lo pudo hacer solo un portero de prostíbulo. Para el resto de los mortales este cambio estacional tiene efectos leves en nuestra salud y nuestro estado de ánimo. Para evitar su efecto, tratemos de diseccionar los problemas, entenderlos y ver cómo reaccionar a ellos sin perderlos de vista. ■

#### CIUDAD

## Solares vacíos Luis Solanas ZARAGOZA

Es una pena ir en Zaragoza por el Casco Antiguo, el Gancho, la Magdalena, el Coso, y observar la cantidad de solares vacíos o edificios en ruina que sigue habiendo. ¿Qué hay del Plan Especial para el Casco Antiguo que nos vendió el ayuntamiento y del que se ha hecho muy poco? Ya sabemos

que aquí topamos con la propiedad privada y hay que respetarlo, pero también hay una normativa que se debe hacer cumplir de adecentamiento de estos espacios y que los vecinos ven cómo se perpetúa sin que nada cambie. Da gusto ir por otras ciudades y ver lo cuidado que mantienen su centro histórico. Por supuesto que hace falta invertir, ayudas y un plan serio y sostenible que se pueda realizar en un tiempo prudencial. Estos solares que vemos vallados sólo sirven como estercoleros o basureros, y no digamos nada de los edificios que amenazan con caerse o ser refugio para okupas con el peligro que eso entraña. Termino conminando a las administraciones implicadas para que de verdad pongan pie en pared y de una vez por todas trabajen para dar solución a esta especie de pesadilla para la vista, que deja una imagen muy pobre y fea de nuestra ciudad.

#### EEUU

## ¿Ni Trump ni Biden?

José Morales ZARAGOZA

El Trump que aspira hoy a la Casa Blanca no es el Trump que aceptó rodearse de republicanos tradicionales que pudieron hacer de contrapeso a sus propuestas más radicales. En un cara a cara con Joe Biden las encuestas dicen que Haley tendría más opciones. El problema para los demócratas es que su candidato bien podría perder contra cualquier republicano que se presente. Si Trump genera a la vez adhesiones y rechazos viscerales, Biden es incapaz de suscitar entusiasmo entre sus propias bases, qué decir en el electorado independiente. Ningún líder demócrata parece atreverse a decírselo a la cara, pero cada vez hay más voces que le piden hacerse a un lado. Mientras eso no suceda, el rechazo y la apatía que uno y otro generan configuran un escenario electoral en el que cualquier sorpresa es posible. ■

ENTRE TODOS. Hernán Cortés, 37. Zaragoza, 50005

Puede leer más cartas de los lectores y publicar sus artículos en:

www.elperiodicodearagon.com. Contacto: eparagon@elperiodico.com

## Conflicto entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico

# Moncloa elevará a la ONU y a Europa la derogación de la ley de memoria

Sánchez sube el tono contra las coaliciones de PP y Vox que eliminaron sus textos autonómicos mientras Nolasco mantiene la tensión y reta al Gobierno de España a ir «hasta la Agencia Espacial Internacional»

J. J. FERNÁNDEZ / S. H. VALGAÑÓN Madrid / Zaragoza

El Gobierno central desplegará en tres frentes su batalla contra el revisionismo histórico de las autonomías gobernadas por alianzas PP-Vox y sus derogaciones de leyes de memoria: a los ya anunciados recursos ante el Tribunal Constitucional, se unió ayer una confirmación de actuar ante instancias internacionales en la ONU y Europa. Además, comenzó también una escenificación de gestos públicos de compromiso con la Memoria Democrática, como el de la visita no prevista de Pedro Sánchez a las exhumaciones en el Valle de los Caídos.

Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa serán las instancias internacionales, explican fuentes gubernamentales, ante las que el Ejecutivo quiere elevar la pelea con los gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

En la ONU, por el compromiso declarado de la organización como emisora de los principios de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición que infunden todas sus actuaciones en materia de violaciones de derechos humanos.

Y en Europa, porque es en ese territorio donde encuentran los socialistas la utilidad de la contradicción: confrontar al PP con sus partidos hermanos europeos y poner de relieve la proactividad con que las formaciones de centroderecha francesas, alemanas, holandesas, austríacas... enjuician el pasado totalitario a diferencia de la formación española.

En cuanto a los gestos, estos solo han comenzado, explican fuentes del Ejecutivo. El presidente Sánchez, acompañado por el ministro Ángel Víctor Torres y el secretario de Estado de Memoria, Fernando Martínez, aparecía por sorpresa ayer en las instalaciones del CSIC en Cuelgamuros para el análisis forense de los restos que son exhumados por petición de 160 familias, en una visita que no había sido comunicada previamente. También, el presidente tuvo un gesto didác-



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, visitaron ayer el Valle de Cuelgamuros.

tico de la Memoria: acudir a la inauguración de una exposición en la Biblioteca Nacional sobre Luis Martín-Santos, autor de la monumental Tiempo de Silencio y miembro de la resistencia antifranquista.

Entre estas acciones no se descarta, según las fuentes consultadas, una presencia de ministros en Mauthausen el próximo 5 de mayo, en la conmemoración de la liberación del campo de concentración que más cautivos españoles recibió, si bien «la agenda no está aún cerrada», explican en el departamento que dirige Ángel Víctor Torres.

El Gobierno va a recurrir ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y ante el Relator de Ejecuciones Extrajudicales de Naciones Unidas las políticas de derogación de leyes de memoria histórica y sustitución por «leyes de concordia» impulsadas por Vox

## En Zaragoza

## Hoy, el secretario de Estado

El conflicto entre el Gobiemo de España y el de Aragón llega hoy a la capital de la comunidad con la visita del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. Este se reunirá con las entidades memorialistas de la comunidad para analizar las consecuencias de la derogación del texto aragonés y avanzar en las actuaciones que el Gobierno central llevará a cabo en la materia.

allá donde gobierna con el PP. Los socialistas españoles se moverán en el grupo parlamentario S&D para llevar al orden del día del Parlamento Europeo varias iniciativas contra las políticas revisionistas o negacionistas de la dictadura y su represión.

Fuentes de Moncloa confirman que, además de pedir un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se denunciará a los gobiernos aragonés, y si fuere preciso al valenciano y al castellano-leonés, por violación de disposiciones del Convenio de Derechos Humanos.

En este sentido, Moncloa quiere informar a la Secretaría General del Consejo y al comisario de Derechos Humanos del pulso que se está librando desde las tres autonomías contra los principios de la ley estatal de Memoria Democrática, especialmente en dos flancos: la conde-

na expresa del franquismo como régimen dictatorial y la implicación de la Administración en la ayuda a familias y entidades.

Gobierno de España

Por su parte, sin respuesta desde el Gobierno de Aragón, que se sigue refiriendo a la postura esgrimida el martes y que defendía como «intachable jurídicamente» la derogación. El pulso se lo mantuvo ayer a Moncloa el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco. El líder de la ultraderecha en la comunidad afirmó que «jamás» se volverá a restituir la ley de memoria autonómica mientras Vox forme parte del Ejecutivo de la comunidad. Animó, con sorna, al presidente Sánchez a elevar el asunto a «la Agencia Espacial Internacional, Corea del Norte o Marte». El vicepresidente aseguró «no tener miedo» de los posibles «recursos, astracanadas o payasadas» que se puedan presentar contra la derogación.

Aragón | 9 el Periódico de Aragón Viernes, 5 de abril de 2024

Laura Trives

## PLENO DE LAS CORTES

# Azcón apela a su gestión migratoria para marcar distancia con Nolasco

El presidente defiende que su política se basa «en la ley y en los principios de igualdad y solidaridad» y anuncia acciones si la polémica acaba en la Justicia

SERGIO H. VALGAÑÓN Zaragoza

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, volvió a apoyarse ayer en la gestión y en los presupuestos de su primer año al frente del Ejecutivo para distanciarse del polémico discurso de su vicepresidente, Alejandro Nolasco, sobre el islam y la rotura de un panfleto sobre el ramadán publicado por el Ayuntamiento de Huesca. Azcón anunció que tomará más acciones si finalmente el caso acaba en la Justicia aunque, en el debe de su intervención, se debe anotar la poca presencia de críticas a las declaraciones de Nolasco.

presidente salió ayer a la tribuna, en busca de esa «seriedad y tranquilidad» que reclamó para el debate el pasado miércoles. Lo logró, ya que salvo puntuales excepciones, la calma se notó en el hemiciclo. «Nuestra tierra es abierta, mestiza y multicultural», manifestó Azcón, que incidió en que la política migratoria «se marca desde la Unión Europea». Precisamente en Europa encontró Azcón su nexo común con el PSOE, al que



La versión más conciliadora del Alejandro Nolasco y Jorge Azcón, ayer en el pleno de las Cortes

buscó como aliado ayer: «El pacto europeo de inmigración es una magnífica noticia y muestra que las tres grandes familias, populares, socialistas y liberales de Europa, pensamos lo mismo sobre la migración». Fue más transparente después: «En este país, en lo que tiene que ver con la política de inmigración, PP y PSOE están más cerca que los otros extremos de la bancada».

La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, sí quiso elevar un poco el tono del debate al acusar a Azcón de ser «un demócrata y un patriota de boquilla». «Usted o reprueba y censura o apoya a Nolasco, no hay más opción, porque es su vicepresidente y es su responsabilidad», afirmó la líder del PSOE en La Aljafería.

En Chunta Aragonesista, José Luis Soro criticó «la trampa» de

Azcón en la comparecencia, «porque veníamos a hablar de Nolasco y no de inmigración». «No puede defender lo indefendible y tiene un problemón con Vox», dijo Soro, que criticó que Nolasco representa «la intolerancia, el fanatismo y el sectarismo de una ideología reaccionaria».

Desde Aragón Existe, Tomás Guitarte pidió al presidente «reconducir la situación» porque consideró que Vox «lleva al Gobierno a tomar determinadas decisiones y políticas sobre inmigración». «Nolasco ha intentado aprovechar ciertos conflictos para estigmatizar a una religión», concretó Guitarte.

Por último, Andoni Corrales, de Podemos, criticó que Azcón «está tapando las declaraciones de su vicepresidente», que calificó como «de odio y xenófobas». Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, afirmó que el presidente «muestra debilidad ante la barbarie y muestra que tiene un problema muy serio» dentro del Ejecutivo.

Alberto Izquierdo, del PAR, declaró que su partido «siempre estará en el entendimiento y nunca en el enfrentamiento». El portavoz volvió a pedir a Nolasco que retirase sus declaraciones.

PSOE, CHA, Aragón Teruel Existe, IU y Podemos, los cinco grupos que conforman la oposición parlamentaria al Gobierno PP-Vox (con el apoyo del PAR), tomaron ayer la decisión de no entrar a debatir y abstenerse en las votaciones de todas las iniciativas presentadas por los partidos que sustentan al

> Fue en una sesión que comenzó con la comparecencia del presidente aragonés, Jorge Azcón, quien hizo uso del reglamento de las Cortes para comparecer a petición propia para analizar las recientes declaraciones de su vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox) acerca de la inmigración.

La oposición

denuncia el

en bloque

**EL PERIÓDICO** 

Zaragoza

ejecutivo.

rodillo PP-Vox

absteniéndose

La oposición había reclamado la comparecencia de Azcón por el mismo asunto, pero la petición de los grupos no se aceptó y se optó por la comparecencia a petición propia que, según denunciaron los portavoces, limita el tiempo de sus propias intervenciones.

Por eso, después de sustanciarse las comparecencias de Azcón y de la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, y de votarse la toma en consideración de la ley de protección civil, los portavoces sectoriales de PSOE, CHA, Aragón Teruel Existe, IU y Podemos rechazaron intervenir en el debate de las cinco proposiciones no de ley presentadas por PP y Vox.

Versaban sobre el eje Cantábrico-Mediterráneo; la candidatura de Zaragoza para albergar la Agencia de Salud Pública; la defensa del municipalismo; el apoyo al colectivo de funcionarios de prisiones y trabajadores de centros penitenciarios, y el rechazo al cupo catalán en la financiación autonómica.

Los grupos tampoco intervinieron, aunque votaron afirmativamente, en la iniciativa defendida por el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, sobre enfermería escolar. Sí que lo hicieron en la que llevaba la firma de toda la oposición para reclamar el cese «inmediato» del vicepresidente por sus declaraciones sobre la inmigración.

Nolasco buscó agitar un pleno bien sostenido por la presidenta de las Cortes y terminó por atizar en redes sociales al PP a la caza de esa diferencia que los dos socios marcan en cada declaración.

## Un mordisco fraternal y un temblor

Tiende Alejandro Nolasco a ser vehemente, contundente y directo en la mayoría de sus declaraciones. Tanto en redes sociales como ante la prensa muestra aplomo y poco temor a las respuestas. Hasta ayer.

Los nervios se apoderaron en el pleno de un vicepresidente primero algo desdibujado, en busca del momento en el que hacer tambalear la calma que reinó en el pleno. La tabla de salvación para evitar tanto movimiento interno no la encontró en Jorge Azcón, que ideológicamente, en su discurso, y materialmente, casi dándole la espalda en el asiento, marcó la jornada como el momento de decirle a todos que en Aragón hay una derecha y una ultraderecha. Y que compartir Gobierno mete a todos en el mismo saco, pero no hace a todos del mismo material. Exigible es, también, que el distanciamien-

Porque Nolasco ayer no consiguió suplir su negativa a comparecer con darse por aludido en cada intervención. No se lo permitió

to sea más claro y constante.

Marta Fernández, presidenta de las Cortes, que le llamó a agrupar todas las alusiones en un solo turno. Con descalificaciones y negativas a cambiar alguna de sus palabras sobre el islam cerró el vicepresidente el primer punto del día. Su discurso apenas caló ni en la bancada propia ni en la rival.

Pero ya se sabe que hoy la política no termina cuando La Aljafería cierra las puertas, sino que siempre hay un mensaje en redes sociales para cambiar el panorama. A eso se arrojó, dentro de su discurso habitual en internet, el propio Nolasco, señalando que «todos son iguales» en un vídeo sobre migración que recorría el espectro político aragonés desde Izquierda Unida hasta el PP, representado por Azcón. Vox, por decisión propia, se queda fuera de esa unidad.

Azcón salvó ayer a su vicepresidente de una petición de cese y su socio se lo devolvió señalándole en sociedad como amigo de la oposición. ¿Habrá próxima vez?

S. H. V. Zaragoza

## Función pública

# Vox crea 28 puestos por 2 millones para gestionar 23 millones en Despoblación

La nueva relación de funcionarios de la consejería que dirige Nolasco entra en vigor hoy, y a ella se sumarán otros siete trabajadores por 559.000 euros

M.C.L. Zaragoza

La consejería que dirige el vicepresidente primero Alejandro Nolasco (Vox) contará desde hoy con 28 puestos de nueva creación para dotar de personal a la dirección general de Despoblación con un gasto adicional que roza los dos millones de euros (1,985 millones) para gestionar un presupuesto de 23.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la primera modifica de la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia y hoy entrará en vigor la estructura de la consejería.

A los 28 nuevos puestos se suma una ampliación de nueve personas en la plantilla de la Dirección General de Desarrollo Territorial, que si bien no se ha publicado todavía en el BOA, está aprobada por la dirección general de Presupuestos con un coste de 569.404 euros para las arcas públicas. Si bien esta área de Desarrollo Territorial ya tenía estructura, Nolasco la refuerza con el fin de constituir una «periférica» dependiente de la dirección general y suma tres subdirectores provinciales, tres jefes de negociados y otros tantos administrativos. Por ello, la estructura basada en puestos de nueva creación se dispara hasta los 2,57 millones de euros.

provinciales de Despoblación, una servicio. Además, se incluyen cuatro jefes de sección, un secretario, negociado, seis administrativos, un arquitecto y un ingeniero. Hasta 24 de los 28 nuevos puestos tienen contemplada la opción de teletrabajar.

Cortes de Aragón.

En este mismo sentido se pronunció la portavoz de CHA, Isabel Lasobras, quien denunció que se haya aprobado «sin consenso y sin debate» un decreto que prima la zona única de escolarización y que genera una distribución de los menores «desigual, desarraigo y es contrario a la cohesión social».

Tomás Guitarte, de Aragón-Teruel Existe, lamentó que la justificación del gobierno PP-Vox de que este decreto favorece la libertad de elección de centro de las familias «no soporta el análisis».

Para Andoni Corrales, de Podemos, por mucho que la consejera lo explique «no va a convencer a nadie» y este decreto «potencia más lo privado» y para Álvaro Sanz, de IU, también en el grupo Mixto, el PP entiende el consenso como «pasar el rodillo», toda vez que ha criticado que «no gobierna

Aunque «en líneas generales» el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ve bien este decreto, le hubiera gustado que se hubiera tenido en cuenta más el domicilio laboral en la baremación.

Vox, acusó a la izquierda de mentir e insistió en que el Consejo Escolar, que se opuso en un informe no vinculante a este decreto, «no es representativo» de la comunidad educativa.



la oposición» que se hace en las

para todos, sino para unos pocos».

Mientras, Fermín Civiac, de

Ante estas palabras, desde Fapar se mostraron ayer sorprendidos por que Vox «niegue la representación de la comunidad educativa a través del consejo escolar» y preocupados porque, a su juicio, «intenta desacreditar un órgano como el consejo». ■



La consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, durante su intervención en el pleno de las Cortes.

## Política educativa

## Izquierda y derecha mantienen su desacuerdo por la escolarización

El pleno de las Cortes evidencia las discrepancias acerca del decreto y Fapar critica a Vox por «desacreditar» al Consejo Escolar

EL PERIÓDICO Zaragoza

El decreto de escolarización para el próximo curso, aprobado el miércoles en Consejo de Gobierno y publicado ayer en el Boletín Oficial de Aragón, evidenció de nuevo las discrepancias en el pleno de las Cortes entre la derecha, que lo avala en defensa de la libertad de elección, y la izquierda, que acusa la falta de consenso.

Así se puso de manifiesto durante la comparecencia en el pleno de la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, para informar sobre este decreto, algo «que llega tarde», según lamentó el socialista Ignacio Urquizu, dado que se ha publicado y «no se han atendido las solicitudes realizadas» por los grupos para que se hiciera antes ni en Comisión. Un hecho que, a juicio del diputado socialista, evidencia «el ataque sistemático a

## Universidad

## El colegio mayor Pedro Cerbuna volverá a tener comedor a partir del 1 de mayo

JUDIT MACARRO Zaragoza

Dos meses después de que el comedor del colegio mayor Pedro Cerbuna de la Universidad de Zaragoza cerrara sus puerta, la instalación volverá a ofrecer este servicio a partir del 1 de mayo si todo va bien y no surgen imprevistos en el proceso de adjudicación tras ganar la licitación la empresa Educater.

Por tanto, la compañía será la encargada de ofrecer la comida a los 260 estudiantes de la residencia, que volverán a tener un alojamiento con pensión completa. La gestión será desde el 1 de mayo y hasta el 31 de agosto de 2026 con un presupuesto total de 1.225.791,89 euros (IVA incluido).

Al concurso de licitación se presentaron dos empresas (Serunion y Educater), tal y como avanzó este diario tras conocer el acta de apertura de candidatas. Educater fue quien presentó el mejor proyecto, obteniendo 89,03 puntos frente a los 78,72 de la otra aspirante.

A partir de ese momento quedó abierto el plazo de 10 días hábiles (es decir, hasta el pasado 26 de marzo) para que el futuro adjudicatario presentara la documentación requerida (sobre todo la viabilidad económica) y la administración procediera a su comprobación.

En todo caso, Serunion tiene de plazo hasta el 18 de abril para presentar un recurso especial de contratación si así lo desea, lo que retrasaría el proceso. En caso de que no se proponga una nueva oferta, será el momento de Educater para firmar el contrato en un periodo de dos semanas (hasta el 30 de abril).

Si todo transcurre según lo previsto, el Pedro Cerbuna volverá a tener comedor a partir del 1 de mayo. El nuevo contrato contempla tres periodos escolares, el primero de ellos comenzará en mayo y tendrá una duración de un mes (hasta el 7 de junio). En este se contemplan la preparación de 5.000 desayunos, 6.000 comidas y 5.500 cenas bajo un presupuesto de 77.790 euros (IVA incluido). Los otros dos plazos de prestación son para los cursos 2024-25 y 2025-26. ■

«Entiendo que esto es solo la punta del iceberg de una gigantesca ola de corrupción, supongo que para hacerse ricos unos cuantos desaprensivos y, posiblemente, para financiar a algún partido político». Así de contundente se muestra el abogado oscense Ramiro Grau, el primero que destapó las irregularidades relacionadas con el suministro de mascarillas durante la pandemia, ya en el año 2020, que ahora confluyen en el conocido como caso Koldo. Recientemente, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha desestimado la demanda que le interpuso por vulneración del derecho al honor Soluciones de Gestión, la empresa radicada en la capital aragonesa a la que la Administración contrató el suministro de los tapabocas. «Me ha sentado muy bien», afirma sobre el fallo, del 27 de marzo.

El letrado, no obstante, matiza que su satisfacción se extiende hasta el 21 de febrero, «cuando se produjeron las primeras detenciones de esta causa», de las que espera «que haya más» porque, insiste, «esto es solo la punta del iceberg». «La verdad es que entendí que mis esfuerzos de estos cinco años, porque llevo desde 2020 denunciando esta situación, habían dado algún fruto; siempre he confiado en los jueces españoles porque creo que son gente muy capacitada y muy independiente», afirma sobre los últimos acontecimientos relacionados con el caso.

Sobre cómo llegó a investigar los hechos y a llevarlos a la justicia posteriormente, relata que fue después de que la empresa le demandara en 2020, pidiéndole 60.000 euros de indemnización por daños al honor, como especifica. Esta situación, indica, le llevó a sumergirse en los datos relacionados con Soluciones de Gestión, con el fin de contestar a la demanda. «Simplemente, fue por la propia necedad de ellos, que me de-

Corrupción

El letrado oscense Ramiro Grau fue quien llevó a la Fiscalía de Zaragoza y al Tribunal Supremo las posibles irregularidades relacionadas con el suministro de mascarillas en la pandemia mediante una empresa de la capital aragonesa

## El primer denunciante del caso Koldo: «Es la punta del iceberg»

MARCOS DÍAZ Zaragoza

Servicio especial



El abogado Ramiro Grau.

mandaron pensando que así me iban a callar», asevera. Fue tras recabar esta información cuando concluyó que «estaba clarísimo que era un fraude», señala. «Después de investigar mucho, al final resulta que esta empresa en el año 2020 vendió mascarillas por 53.600.000 euros a tres ministerios regidos por el PSOE y a dos gobiernos autonómicos regidos por el PSOE, Baleares y Canarias. Entonces parece claro que hay una cierta relación entre esta empresa

y el PSOE», reflexiona. En primer lugar, denunció el caso ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza, que lo archivó, y el Tribunal de Cuentas, que también archivó la causa, de la mano, según destaca, de «una consejera –del tribunal– nombrada a propuesta del PSOE en el año 2012». También fue a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que finalmente inadmitió la causa, y a la oficina europea de lucha contra el fraude (Olaf).

«En resumen, que he ido denunciando y denunciando y lo único que he ido consiguiendo en este tiempo han sido tres demandas», explica. Una, de la empresa; otra, de su administrador, José Ángel Escorial Senante, y otra, de Ábalos. «A Dios gracias, las dos primeras demandas ya se han fallado a mi favor en primera instancia y la de Soluciones de Gestión incluso ha sido confirmada la desestimación», añade.

### «¿Quién se va a atrever?»

Además de esta actividad legal, Grau envió media docena de misivas por correo ordinario a La Moncloa, para las que «nunca» encontró respuesta. «No recibí la más mínima explicación, pero cuando vi que cesaban a Ábalos pensé que, a lo mejor, esas cartas habían producido algún efecto», elucubra.

También contactó con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), y la entonces diputada de Vox Macarena Olona. Sobre la primera, dice que le contestó «muy atentamente» y le transmitió «que lo iban a investigar». De Olona, cuenta que no recibió respuesta, pero que posteriormente sí que contactó con él y que el asunto fue origen de una pregunta en el Congreso.

Grau está «convencido» de que habrá novedades en el caso Koldo, pues augura que «que algunos de los implicados, al final, pactarán con la Fiscalía dar más información a cambio de que le rebajen sus penas». Y, mirando atrás, reflexiona: «Si a un señor que es abogado le hacen la vida imposible por haber denunciado algún caso de corrupción, ¿quién se va a atrever a denunciar nada?».

## Política sanitaria

# Aragón no se adhiere al plan antitabaco del ministerio

La consejería de Sanidad considera que el proyecto «no tiene recursos económicos» ni tampoco «un calendario de actuaciones»

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Gobierno de Aragón no se adhiere finalmente al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) del Ministerio de Sanidad con la intención de que se mejore y se llegue a «un punto de madurez» en el que pueda haber «un consenso amplio para poderlo ejecutar».

Así lo manifestó la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, quien insistió en que «necesitamos tener un plan integral frente al tabaquismo que sea todavía mejor que el que nos proponen ahora y especialmente que tenga recursos económicos».

Del mismo modo, Gayán justificó la no adhesión de la comunidad aragonesa al plan porque «no tiene recursos económicos» ni «calendario de actuaciones», por lo que consideró que «no es el momento todavía de darlo por terminado». «Hay que seguir trabajando y lo que pedimos es más tiempo para trabajar con rigor», añadió.

### Primera causa de muerte

En cualquier caso, coincidió en la necesidad de aprobar un plan integral frente al tabaquismo, pero uno que sea «todavía mejor que el que nos proponen ahora» y, sobre todo, «que tenga recursos económicos».

«Luchar contra el tabaco es fundamental», remarcó la directora general, ya que es la primera causa de muerte prevenible en España —63.000 fallecimientos al año en todo el país y casi 2.000 en Aragón— y causa más de 16 tipos de cáncer y otras enfermedades. Además, recordó que todavía hay un 33% de fumadores, por lo que esta lucha es «una necesidad para la sociedad».

Entre las últimas novedades, el Ministerio de Sanidad ha eliminado de su borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 la prohibición de fumar en espacios privados, despejando así la duda sobre si se podría vetar el tabaco en los coches.

Se trata de una de las 150 propuestas y enmiendas que propusieron las comunidades autónomas y que han sido aprobadas por el ministerio, ya que, en el borrador inicial, sí que se hacía mención a la intención de incluir «ciertos espacios del ámbito privado» dentro de la ampliación de espacios sin humo, «especialmente aquellos con presencia de menores». 12 | Aragón
Viernes, 5 de abril de 2024 el Periódico de Aragón

## Infraestructuras

# La macroinversión de Costa incluye el pago de la variante de Villamayor

El grupo cárnico se hará cargo de una carretera de unos tres kilómetros que enlazará el municipio con la autovía A-2 por Malpica y pasará a manos de la DGA

MARCOS CALVO LAMANA Zaragoza

La macroinversión del Grupo Coste en Villamayor de Gállego -inyectará 469 millones de euros en un centro logístico agroalimentario- incluye la construcción de una carretera que conectará el acceso norte al polígono de Malpica desde la autovía A-2 con la entrada municipio por la vía secundaria A-129. Si bien está pensada para las operaciones logísticas del grupo cárnico fragatino, el vial servirá para lo mismo que la olvidada variante de Villamayor, una conexión que enlazaba hasta Peñaflor recogida en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la localidad cuando esta se separó de Zaragoza en 2006 y que hasta ahora se había guardado en el ca-

El vial, sujeto todavía a cambios, conectaría la A-2 a la altura del paso inferior por la calle F (entre Cartonajes Barco y Lagarto) con el acceso a Villamayor desde Santa Isabel, lo que supondría un trazado de algo menos de tres kilómetros con varias rotondas que permitirían rodear el complejo agroalimentario de Costa. En la



Acceso a Malpica por un paso inferior bajo la autovía A-2, donde comenzará el enlace hasta Villamayor.

práctica, supondría a los vecinos del municipio evitar el viaje hasta Santa Isabel para salir a la autovía, tanto en dirección Barcelona como en dirección Zaragoza.

Fuentes de la DGA, del Grupo Costa y del Ayuntamiento de Villamayor de Gállego confirman que será el grupo cárnico el que se encargue de la obra. Todavía no concretan el coste e insisten en que el proyecto está sujeto a cambios, por lo menos hasta que esté finiquitado la redacción del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), donde debe estar incluida la infraestructura. Una vez el vial esté construido, su titularidad pasará a la red autonómica, por lo que será competencia de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón.

La carretera A-129 es una de las vías secundarias más saturadas de Aragón. Según los datos recopilados por el visor de flujos de tráfico de la DGA en 2023, es la séptima con mayor intensidad media diaria de tráfico (IMD) al registrar 5.584 desplazamientos diarios, solo superada por los accesos al aeropuerto y la Feria de Muestras por la A-131, la A-121 desde Ricla o la autopista aragonesa (la ARA-1).

El alcalde de Villamayor de Gállego, José Luis Montero, explica a este diario que el recorrido transitaría en su mayor parte por montes de titularidad pública, paralelo a la acequia del Val. Los plazos que se manejan son, en cualquier caso, amplios, por lo que no habrá que esperar a la formulación del PIGA para conocer la forma que toma el vial.

El nuevo complejo de Costa en Villamayor de Gállego se levantará sobre 155 hectáreas junto a la localidad en un lugar que se considera privilegiado por sus conexiones. El grupo cárnico fragatino construirá allí su sede administrativa, ya que, según explicó el con-

Laura Trives

## La A-129 es la séptima carretera autonómica con mayor flujo de tráfico de Aragón

sejero delegado, Jorge Costa, en la presentación institucional de la inversión, quiere «centralizar» su actividad en Villamayor de Gállego.

El nuevo complejo, que combinará la innovación en logística, agroalimentación y biofarmacia, aspira a crear unos 3.200 puestos de trabajo directos y permanentes, además de otros 2.000 indirectos, lo que incrementará notablemente el flujo de tráfico en el asfalto de Villamayor. De ahí esta conexión por carretera que enlaza directamente con la autovía, que permitirá aliviar la presión sobre el asfalto secundario de una vía ya de por sí saturada.

## Competencias administrativas

# Vaquero critica que Trabajo quiera que el Inaem asuma sus funciones

El ministerio propuso ayer a modo de consulta que las oficinas de empleo autonómicas gestionen el Ingreso Mínimo Vital en vez del SEPE

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ministerio de Trabajo y Economía Social propuso ayer en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que las oficinas de empleo autonómicas asuman la gestión de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según denunciaron las 11 comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Aragón.

La instancia se presentaba con carácter consultivo en el orden del día de la reunión, pero las regiones conservadoras se revolvieron y firmaron una carta conjunta en la que critican que sus institutos de empleo no pueden asumir funciones y competencias que no le corresponden, sin los fondos y los medios precisos.

La vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, denunció la «improvisación» del Gobierno central, que se une a la «incapacidad manifiesta» para gestionar un área «fundamental y esencial» para la vida de todos los ciudadanos. En ese sentido, Vaquero lamentó que el Gobierno de España «pretende que las comunidades resolvamos su fracaso de gestión».

## Fondos europeos

## López pide aligerar la «maraña burocrática»

EL PERIÓDICO Zaragoza

«Si se quiere que las comunidades autónomas alcancemos un grado importante en la ejecución de los fondos europeos hay que acabar con la excesiva rigidez y la maraña burocrática». El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López, pidió ayer durante su intervención en la jornada Fondos Europeos, claves y próximos pasos, organizada por KPMG, Iberdrola y Santander en Madrid, una mayor agilidad y una tramitación más simplificada para facilitar el acceso a las convocatorias y ayudas y por una cuestión de solidaridad con la administración local y, sobre todo, con los municipios más pequeños.

«Miren, yo vengo de una comunidad con 700 pueblos de menos de 3.000 habitantes y me da coraje que no vayan a cumplir con muchos hitos por su incapacidad para gestionar las ayudas europeas», criticó López en una mesa coloquio moderada por el periodista Vicente Vallés. ■

## La gestión de los servicios públicos

# Chueca espera que el TSJA les amplíe el plazo para redactar los pliegos del bus

El Ayuntamiento de Zaragoza pidió tener 16 meses en vez de seis • La izquierda recuerda que la alcaldesa lleva años diciendo que ya se estaban preparando

IVÁN TRIGO Zaragoza

«Cumpliremos con lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Aragón», dijo ayer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en relación al recurso que ha presentado el Gobierno municipal contra el auto que daba seis meses de plazo al ayuntamiento para tener listos unos nuevos pliegos del contrato del autobús urbano. En el recurso, el consistorio pide al TSJA que amplíe hasta los 16 meses el tiempo para cumplir con la sentencia por «la imposibilidad material» de ajustarse a los plazos solicitados por los magistrados.

En este sentido, Chueca confió en que el tribunal estime su recurso, pero insistió en que acatarán –tampoco les queda otro remedio– lo que dicten los magistrados. No obstante, no terminó de aclarar Chueca si cuando transcurran esos seis o 16 meses —dependiendo de si el TSJA escucha al ayuntamiento o no— lo que harán será tener los pliegos redactados o si, en ese plazo, procederán a licitar el nuevo contrato del servicio. «Lo que diga el tribunal», insistió la regidora.

A este respecto, Avanza solicitó en su recurso ante el TSJA que, aunque el ayuntamiento deba tener redactados los pliegos en el plazo que finalmente se establezca, se cumpla la prórroga aprobada por el Gobierno municipal que les va a permitir gestionar el servicio durante cuatro años más. «De lo contrario, se estaría incumpliendo el contrato», esgrimió la empresa concesionaria del servicio.

Y mientras, este asunto sigue causando revuelo en la casa consistorial. Ayer, la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, recordó que la actual alcaldesa «lleva cuatro años diciendo que se estaban redactando los nuevos pliegos del contrato del bus». «Y ahora piden diez meses más. Es preocupante», afirmó.

Asimismo, desde ZeC explicaron que «no es cierto» que si no se
hubiera prorrogado el contrato con
Avanza se hubieran perdido los
fondos europeos para comprar
nuevos buses, ya que podría haber
sido la nueva contrata «la que se
hubiera hecho cargo de la inversión». Además, opinaron desde la
formación que «estamos ante una
oportunidad perfecta para internalizar el servicio, porque sería
más barato y más efectivo».

El concejal socialista Alfonso Gómez Gámez también criticó que la alcaldesa haya pedido más tiempo para redactar los pliegos cuando «hace años» que dicen que los están haciendo. «Chueca se ha convertido en la mayor desgracia para la movilidad», llegó a afirmar, y criticó el «oscurantismo» del PP ya que el PSOE pidió el texto del recurso presentado y se han tenido que «enterar por la prensa».

## **Equipamientos**

## El nuevo comedor de mayores del barrio de Las Fuentes se estrena con 44 plazas

El nuevo comedor para mayores en el centro Salvador Allende, en Las Fuentes, abrió ayer sus puertas con una oferta de 44 plazas diarias para almuerzos, a un precio «muy razonable» de cinco euros, y el doble objetivo de mejorar la nutrición de sus usuarios a precios populares y mitigar la soledad. Así lo indicó la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que inauguró el nuevo espacio acompañada por la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, y la concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa.



## Sin ferias en San Jorge ni en los barrios

# El Gobierno municipal insiste en que no ha subido tasas a los feriantes

El colectivo se va a manifestar hoy frente al ayuntamiento para pedir que se les escuche ● En la Cincomarzada les reclamaban 1.600 € más

I. T. G. Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, negó ayer que el ayuntamiento haya subido las tasas a los feriantes por instalar atracciones en la ciudad, motivo que esgrimen desde este colectivo para no montar sus puestos ni el Día de Aragón, San Jorge, ni en las fiestas de los barrios. «Las ordenanzas fiscales no han variado y las tasas tampoco. El precio que se cobra es en función de lo que calculan los técnicos municipales», se limitó a decir la regidora.

Sin embargo, los feriantes ya decidieron no montar sus atracciones en la pasada Cincomarzada porque el ayuntamiento les pedía este año 2.500 euros en concepto de ocupación del espacio público frente a los 900 que les cobraron el año anterior. «No entendemos qué está pasando. Parece que quieran acabar con nosotros», declaró a este diario el pasado miércoles el presidente de la Asociación Industrial de Feriantes de Zaragoza, Ángel Barata.

Para pedir ser escuchados, los feriantes han convocado hoy una protesta frente a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza, a quien han solicitado una reunión para intentar salvar su negocio. «Solo queremos trabajar», insistía Barata.

Sobre ese encuentro, Chueca dijo ayer que cuando cualquier persona solicita una reunión «se acepta», y después se debe concertar el día y el concejal que atiende a los afectados. «Pero es que no hemos subido las tasas. Son los técnicos los que calculan lo que se cobra en función de las ordenanzas, que no se han tocado», insistió.

## Casco Histórico

## Un programa forma a los comerciantes para vender más

EL PERIÓDICO Zaragoza

El programa Distrito Activo, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, realizará esta primavera sesiones formativas entre los pequeños comerciantes del Casco Histórico para generar sinergias entre los propios establecimientos y dinamizar las ventas.

Esta iniciativa del área de Participación y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza cumple cinco años desde su puesta en funcionamiento, aunque en los inicios actúa de forma experimental y además se suspende por la pandemia.

Cuenta con 157 establecimientos adheridos. Abarcan todo tipo de sectores y los que al tener tienda física y a pie de calle son fácilmente reconocibles y accesibles, pero otros, como estudios o talleres están en pisos y tienen menos visibilidad.

Se imparten píldoras formativas para innovar en la actividad comercial e incorporar nuevas estrategias de márquetin. Cómo crear una comunidad o Cómo atraer nuevos clientes son algunos de los títulos de estos cursos 14 | Aragón
Viernes, 5 de abril de 2024 el Periódico de Aragón

## Robos con fuerza

# Cae la banda que desvalijó varias tiendas de Juguettos en Zaragoza

Hay cinco detenidos a los que la Policía atribuye el robo de más de 30.000 € en tres jugueterías aragonesas ● También actuaron en Madrid, Málaga y Granada

A. T. B. Zaragoza

La especialización entre los amigos de lo ajeno está a la orden del día. Hay quienes se hacen pasar por cuidadoras del hogar para sisar dinero y joyas a las ancianas y hay otros que prefieren cometer estos golpes a pie de calle, por lo que esperan a la penumbra de la noche para reventar las cerraduras de los bares y llevarse la recaudación de las cajas registradoras. No en vano, a lo largo de las dos últimas Navidades, un grupo de cierta entidad se había caracterizado por asaltar jugueterías en diferentes puntos del territorio nacional, tal y como sucedió en Zaragoza con robos en las tiendas de Juguettos ubicadas en los centros comerciales de GranCasa, Puerto Venecia y Augusta. En total se llevaron más de 30.000 euros, pero ya han caído.

Según ha podido saber EL PE-RIÓDICO DE ARAGÓN, el Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a cinco personas – J. I. A. R. (España, 1981), A. J. U. S. (Perú, 1987), C. Y. Q. (Colombia, 1992), J. F. O. (España, 2001) y J. D. M. (Ecuador, 2002) – como presuntos autores de los citados golpes y de otros siete repartidos por provincias como Granada, Málaga o Madrid. También se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal.

La investigación, dirigida por el Grupo de Hurtos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, también considera que los cinco detenidos participaron en un primer asalto a dos establecimientos del centro comercial de Puerto Venecia. Sendos golpes, cometidos en el mes de noviembre de 2020, se saldaron con el robo de casi 6.000 euros en efectivo y de otros productos en especie.

Desde entonces ya hicieron gala del modus operandi que han exhibido durante los últimos cuatro años. Primero merodeaban los establecimientos a la espera de encontrar un mínimo resquicio donde esconderse y ahí quedaban ocultos hasta que el empleado de la tienda bajaba la persiana. Entonces podían campar totalmente a sus anchas hasta que daban con la caja fuerte, la reventaban para hacerse con el dinero en efectivo y huían por la salida de



La tienda de Juguettos del centro comercial Augusta fue una de las últimas que asaltaron estos ladrones.

Los ladrones se hicieron con más de 15.000 € de GranCasa y Puerto Venecia y 1.400 del Augusta

Se escondían en las tiendas y esperaban a que los empleados bajaran la persiana para buscar la caja emergencia con el botín.

Otra de las características de la banda era su fijación por las jugueterías en época de Navidad, bien sabedores los ladrones de las mayores recaudaciones con motivo de los regalos de Papá Noel y los Reyes Magos. Buena prueba de ello son los tres asaltos consumados en algunas de las tiendas que Juguettos tiene desplegadas en Zaragoza, tal y como avanzó este diario a finales de 2022 y de 2023.

## Escondidos en la tiendas

El primero de los golpes se remonta a la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022, cuando uno de los ladrones accedió a la tienda de Gran-Casa y se escondió en una de las estanterías al colocarse varias cajas de gran tamaño por delante.

Esperó a que el empleado bajara la persiana para forzar la caja fuerte y consiguió hacerse con más de 15.000 euros. Similar botín se llevaron de la tienda de Puerto Venecia porque, esa misma noche, siguieron el mismo modus operandi a pocos kilómetros de distancia. La banda continuó su periplo delictivo por otras tiendas de Juguettos de Granada, Málaga o Madrid hasta que, el pasado 27 de diciembre, volvieron a actuar en suelo zaragozano.

#### Centro comercial Augusta

Pero, en aquella ocasión, el botín no fue tan satisfactorio como en anteriores visitas a la capital aragonesa. Quizá desconocían el poco trasiego al que está acostumbrado el centro comercial Augusta porque solo lograron hacerse con 1,400 euros de la tienda de Juguettos ubicada en la citada superficie. Fue una trabajadora quien dio la voz de alarma cuando, al día siguiente, se encontró con la puerta de acceso forzada y, ya en el interior, localizó la caja fuerte y la caja registradora sobre el mostrador.

No fue el único golpe que perpetraron la pasada Navidad porque también hicieron lo propio en otros municipios malacitanos y madrileños hasta que, recientemente, el Cuerpo Nacional de Policía ha puesto punto y final a la actividad delictiva de la ya conocida como Banda del Juguettos.

## Año y medio de cárcel por robar en un Frutos Secos El Rincón de Delicias

A. T. B. Zaragoza

Andar sin un zapato por la vía urbana constituye un signo ciertamente enigmático. Todavía es más sospechoso hacerlo de madrugada con una caja registradora bajo el brazo si, apenas minutos antes, se ha denunciado un robo con fuerza en una tienda de la cadena Frutos Secos El Rincón ubicada en la calle Duquesa Villahermosa del zaragozano barrio de Delicias. Así es cómo vagaba A. O. (Marruecos, 1998) por la calle Don Pedro de Luna cuando, sobre las 06.00 horas del 11 de diciembre de 2022, le dio el alto una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón al presenciar cómo reventaba la caja contra el suelo. Ayer, el joven marroquí reconoció los hechos ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza y aceptó una pena de un año y seis meses de cárcel que quedará sustituida por la expulsión del territorio nacional porque su situación administrativa es irregular.

Estos fueron los términos del acuerdo suscrito aver entre el ministerio fiscal -solicitaba inicialmente una pena de dos años de cárcel por un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera del horario de apertura- y la defensa ejercida por la letrada María Luisa Peñafiel. La citada conformidad no recoge el pago de los 40 euros derivados de los daños ocasionados a la caja registradora. Y es que la compañía de seguros que indemnizó al dueño del establecimiento no se ha personado en la causa, aunque todavía podría hacerlo en la vía civil.

Los hechos referidos se remontan a la madrugada del 11 de
diciembre de 2022, cuando A. O.
forzó la puerta de acceso al local
para llevarse la caja registradora, que intentó abrir sin éxito en
las inmediaciones. Cuando fue
detenido, los agentes también le
intervinieron 593 euros de los
que se desconocía su procedencia. El encausado fue trasladado
a la Ciudad de la Justicia en furgón policial porque, actualmente, se encuentra interno en el
centro penitenciario de Zuera.

## Contra la Hacienda Pública

# Suspendido un juicio contra Casasnovas por motivos médicos

La Fiscalía le acusa de eludir la declaración del IRPF cuando quiso comprar el Real Zaragoza

A. T. B. Zaragoza

Mariano Casasnovas Vicente debería haberse sentado esta semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza como presunto autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por, supuestamente, eludir la declaración del IRPF correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014. Son los dos años en los que su nombre trascendió a la opinión pública aragonesa al interesarse firmemente por la compra del Real Zaragoza, aunque nada ha podido aclarar sobre ello porque el juicio ha quedado suspendido al alegar Casasnovas motivos médicos. El ministerio fiscal solicita tres años y medio de cárcel que podrían sumarse a anteriores condenas por estafa y administración desleal.

De acuerdo al escrito de calificación de la Fiscalía, el importe defraudado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) asciende a más de medio millón de euros a tenor de los 194.000 correspondientes al IRPF de 2013 y los 394.000 del IRPF de 2014. Será el importe que Casasnovas deberá abonar a la Administración en el caso de que sea condenado y a ello podrían sumarse multas de entre 500.000 y 900.000 euros con una responsabilidad subsidiaria de entre hasta cuatro meses y 15 días de cárcel en caso de impago.

#### Apoderado de la empresa

Se da la circunstancia de que el ministerio público acusa a Casasnovas de llevar a cabo este tipo de
prácticas ilícitas justo cuando se
interesó por la compra del Real
Zaragoza en 2014. Lo hizo, presuntamente, a través de la entidad
Inversiones Creativas Siglo XXI,
«de la que era apoderado con facultades generales» y con la que,
según la Fiscalía, presentó ingresos muy a la baja con la intención
de enmascarar «deliberadamente
las ganancias patrimoniales percibidas».



Imagen de archivo de Mariano Casasnovas en mayo de 2014, cuando quiso comprar el Real Zaragoza.

El empresario ya suma condenas por administración desleal, fraude fiscal y estafa

Este viejo conocido de las páginas de sucesos y tribunales de la prensa diaria aragonesa, pero también de la sección de deportes, se encuentra interno en el centro penitenciario de Soto del Real. Allí cumple una condena de cuatro años de cárcel por un estafa inmobiliaria que ascendió a 280.000 euros. Junto a su testaferro, el abogado José Javier Palos, urdieron una trama para tratar de recalificar terrenos rústicos en Calahorra con usos comerciales y luego urbanizarlos con el fin de construir un complejo de la cadena Lidl.

## 'Modus operandi'

En aquella ocasión utilizaron un contrato falso con Lidl para presentarlo a los dos prestamistas y quedarse con 140.000 euros de cada uno de ellos. Cuando las víctimas se percataron de ello, amenazaron con denunciarle, aunque Casasnovas trató de frenar la ac-

ción penal al presentarle una novación contractual con una empresa madrileña. Pero fue un nuevo engaño para ganar tiempo y vender los terrenos de Calahorra.

Apenas unos meses antes ya había sido condenado a otros dos años de cárcel como autor de un delito de administración desleal al participar en una operación inmobiliaria de similares características a la anterior. En 2009, el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza le condenó a otros dos años de cárcel como autor de dos delitos de fraude fiscal por eludir el pago de un millón de euros derivado del IVA.

## Archidiócesis de Zaragoza

## Trágico suceso

# Muere el cura de San Gregorio tras sufrir quemaduras por una vela

Javier Sánchez, de 60 años, fue trasladado al Miguel Servet el sábado en estado grave • Su hábito prendió durante una vigilia pascual

EUROPA PRESS Zaragoza

El sacerdote del barrio de San Gregorio de Zaragoza, Javier Sánchez, falleció en la madrugada del jueves a los 60 años de edad tras sufrir graves quemaduras al prenderse su ropa con una vela durante una vigilia pascual celebrada el pasado sábado en el convento de las Concepcionistas de Santa Isabel.

Al encender la vela, una chispa saltó y quemó el hábito que llevaba puesto. Una ambulancia lo trasladó enseguida al hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde estuvo hospitalizado desde entonces y hasta su muerte durante la madrugada del jueves, según confirmaron fuentes del Gobierno de Aragón.

La defunción de Javier Sánchez ha causado una gran conmoción en San Gregorio, donde era muy conocido y querido por ser una persona aficionada a la música que tocaba la guitarra en conciertos, algunos de ellos, con el fin de recaudar fondos. El religioso, además, ha publicado varios discos ofreciendo espectáculos musicales por varios barrios de Zaragoza.

El funeral se celebrará este viernes en el convento de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas de Zaragoza, lugar donde se produjo el suceso, ubicado en el barrio de Santa Isabel. Será una ceremonia privada.

Sánchez ha sido también consiliario de la cofradía de La Humildad de Zaragoza, hermandad que el miércoles expresaba a través de su cuenta oficial de Facebook su tristeza. «Con gran pesar os informamos que nuestro querido consiliario Javi Sánchez sufrió un grave accidente en la pasada Vigilia, por lo que desde estas líneas os

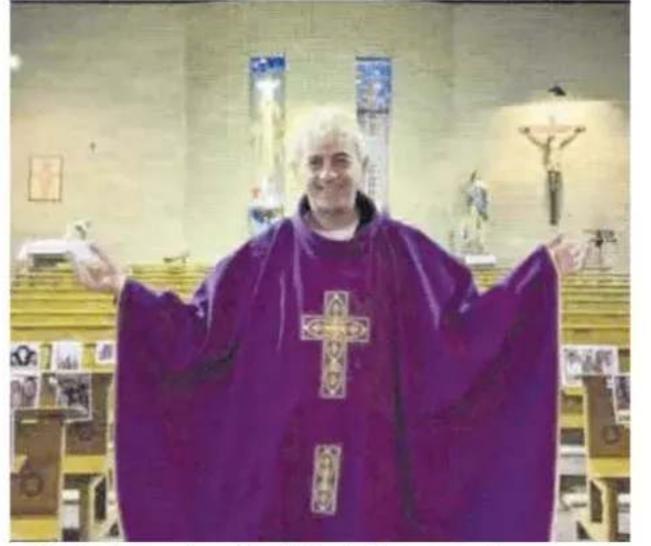

Javier Sánchez era el sacerdote del barrio de San Gregorio.

pedimos a todos los hermanos que elevemos oraciones a nuestros Sagrados Titulares pidiendo por su recuperación. Asimismo la familia nos pide respeto en estos momentos tan difíciles», indicaron. Por su parte, el Arzobispado de Zaragoza emitió un comunicado a través de la misma red social: «Con dolor comunicamos que esta madrugada ha fallecido el sacerdote Javi Sánchez. Rezamos por su eterno descanso».■

## Comunidad de Teruel

# Teruel reclama más acciones contra la despoblación en la comisión del Senado

Buj critica las «erráticas» políticas del Gobierno, mientras que la ministra Ribera afirma que se está dando un cambio de tendencia «tras décadas sin hacer nada»

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado dejó ayer una cosa clara: la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tiene una visión totalmente contraria a la senadora y alcaldesa de Teruel, Emma Buj, respecto a la despoblación. Mientras que la ministra y vicepresidenta tercera aseguró que estas zonas del país registran, por primera vez, «un cambio de tendencia hacia una mejora demográfica» en el mundo rural, con un aumento de la población, Buj reclamó más acciones.

Ribera indicó que desde 2018 hasta ahora se ha producido un saldo migratorio positivo de más de 300.000 personas en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Aún así, aseguro que en estas zonas del país tradicionalmente marginadas «queda mucho por hacer tras décadas y décadas sin hacer nada».

Durante la comparecencia de Buj, la alcaldesa de Teruel criticó las «erráticas» políticas del Gobierno en este ámbito y que aplique



La ministra Ribera, en el centro, ayer, durante la comparecencia en el Senado.

«mucha teoría y poca práctica», dijo.

«Estamos cansados ya de estudios, informes y mesas de debate», apuntó Buj, quien añadió: «Si todos los anuncios de inversiones millonarias y de creación de puestos de trabajo hubieran sido reales hoy no cabríamos en la provincia de Teruel», indicó.

En su contestación a los grupos parlamentarios, Ribera aludió a un caso concreto, como el de la comarca turolense de Andorra, en este caso mencionado por el PP, sobre el que dijo que cuando ella llegó al ministerio «estaba condenada al cierre y les habían engañado», pero ahora «se ha pasado a una situación muy diferente».

La titular de Reto Demográfico garantizó que «jamás» el ministerio se queda solo en hacer análisis teóricos, sino que se dedicó «desde el primer día a picar piedra», sobre todo porque cuando empezaron en 2018, tras el Gobierno de Mariano Rajoy, «no había nada de nada» hecho, dijo Ribera.

Replicó también al PP que, frente a sus críticas de ayer, en «todos y cada uno» de los gobiernos autonómicos de este partido ha encontrado «voluntad de cooperación» respecto a la despoblación y ha renovado su compromiso.

## El programa Muéve-T ofrece a los jóvenes 27 actividades con 831 plazas

EL PERIÓDICO Zaragoza

Rodrigo Jiménez / Efe

El programa Muéve-T, organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Teruel, oferta un total de 831 plazas en 27 actividades distintas dirigidas a jóvenes de entre 10 y 35 años de edad. Lo anunció ayer la concejal de Juventud, Lucía Gargallo, que detalló el programa, que incluye desde iniciación al kick boxing hasta barranco seco y acuático, cursos de cocina, equitación o talleres de creación de velas.

El programa Muéve-T tiene como objetivo final el ocio saludable y se va a desarrollar desde este mes de abril hasta mediados del mes de junio, con actividades que en algunos casos son gratuitas y en otros tienen un coste mínimo. Gargallo destacó que ha aumentado el número de plazas ofertadas de 450 hace dos años a las 676 el año pasado y 831 de este año.

El plazo de inscripciones comienza el viernes 5 de abril por medio de la página web del Ayuntamiento. Las plazas son limitadas y los inscritos con plaza disponen de hasta 72 horas antes de las 00.00 horas del día de la actividad (3 días antes) para anular su asistencia.

Ayuntamiento de Utrillas

## **Cuencas Mineras**

# Utrillas aprueba un presupuesto de 3 millones, un 20% más que en 2023

Un millón se destinará al gasto de bienes y servicios, donde se incluye la ampliación de la Escuela Infantil, y otro millón para personal

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Utrillas aprobó ayer el presupuesto municipal para el ejercicio 2024 por un importe de 3.049.000 euros, lo que supone un aumento de más del 20% con respecto al año pasado. De los más de 3 millones de euros, 1.057.000 euros serán para el gasto en bienes y servicios y

1.106.000 euros irán al capítulo de personal. Las cuentas municipales incluyen una subvención de la Consejería de Fomento de 295.000 euros, que se va a destinar a construcción de vivienda nueva en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, donde se edificarán seis casas de alquiler asequible, que van a costar en total 550.000 euros.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, explicó que desde el ayuntamiento están esperando encontrar el resto de la financiación necesaria para poder comenzar la obra.

Moreno señaló que se trata de un presupuesto planteado para atender servicios básicos de los utrillenses, como la Escuela Infantil para niños de 1 a 3 años, que se va a ampliar.

La localidad dispone de un aula de 1 a 2 años y otra de 2 a 3 años, y se va a construir otra aula de 1 a



Fachada del Ayuntamiento de Utrillas, Teruel.

2 años, que es la franja de edad donde más demanda hay en el municipio.

Asimismo, el consistorio utrillense va a continuar realizando una aportación de 720 euros anuales por persona para contribuir al pago del Centro de Día para los usuarios empadronados en el municipio. El presupuesto incluye como novedad ampliar de dos a cuatro las becas de 1.000 euros que el ayuntamiento otorga a los dos utrillenses que mejores calificaciones obtienen en su último año de instituto.

Comunidad Aragón | 17 el Periódico de Aragón Viernes, 5 de abril de 2024

## Jacetania

# Villanúa promueve un estudio de inundabilidad del barranco de Lierde

El ayuntamiento también ha encargado un plan de actuación ante inundaciones

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Villanúa (Huesca) ha encargado la elaboración de un plan municipal de actuación ante inundaciones, que ha sido financiado por el Gobierno de Aragón y desarrollado por el profesor de Geografía en la Universitat de Lleida, Álvaro Tena.

Además, se ha incorporado al proyecto un estudio sobre los riesgos de inundación del barranco de Lierde, que concluye que esta infraestructura, construida a principios de los años 80 del pasado siglo, es segura y está capacitada para controlar grandes crecidas.

El plan de actuación ante inundaciones es una valiosa herramienta que incluye una identificación, estudio y análisis de riesgos; un inventario de medios y recursos municipales disponibles en caso de necesidad y un detallado protocolo de evacuación. Este establece, por ejemplo, que el Espacio Sarrios y las naves municipales serían los lugares adecuados para concentrar a la población en caso del desbordamiento del río Aragón, que atraviesa la localidad.

Del mismo modo se identifican los lugares del municipio que, por su ubicación, estarían en más serio riesgo ante una posible avenida. Estos puntos serían los primeros en ser desalojados.

El documento incluye además una serie de consejos prácticos para las autoridades municipales con el objetivo de guiar su gestión en situaciones críticas, y de altos niveles de estrés, como las contempladas en el estudio.

Para la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villanúa, María Béjar, este informe «es de gran valor para el ayunta- Los informes han miento porque aporta datos fundamentales para actuar con rapidez y eficacia en casos extremos en los que se requiere unidad de acción y un protocolo claro de respuesta», señaló.

En el caso de Villanúa los riesgos por inundación se producirían principalmente por el desbordamiento del río Aragón, sobre todo, y alguno de sus barrancos principales - Bozuelo, Lierde, Betigueral y Santiago-, y por la eventual rotura de la presa de Ip.

El estudio explica que es en el otoño cuando, según los registros históricos documentados, las cre-



Vista general de la localidad de Villanúa.

sido encargados a Alvaro Tena, profesor de Geografía

cidas del Aragón alcanzan mayor intensidad a la altura de Villanúa.

El informe incorpora un pormenorizado estudio de las crecidas más importantes desde que se tienen registros históricos. Se contabilizan, por ejemplo, 22 inundaciones causadas por el Aragón y sus afluentes desde princi- del margen izquierdo y la conpios del siglo XX hasta el año 1982.

Respecto al caso del barranco de Lierde, de especial importancia puesto que en su cono de deyección se localiza un importante número de viviendas residenciales, el estudio específico de inundabilidad también lo ha realizado el geógrafo Álvaro Tena.

Este concluye que «los caudales asociados a la crecida con periodo de retorno de 10 años circularían integramente por la canalización, mientras que los de 100 y 500 años desbordarían por la zona superior izquierda de la canalización afectando a algunas zonas

fluencia con el río Aragón y el barranco de los Borgazos, pero con calados y daños poco significati-

El Periódico

Béjar destacó que este estudio de inundabilidad sobre el Lierde «es uno de los pocos realizados en municipios de montaña y promovidos por el propio ayuntamiento». El ayuntamiento ha solicitado una subvención al Gobierno de Aragón para instalar un sistema de alarma temprana en la cabecera del barranco de Lierde, que alertará del crecimiento del cauce cuando suponga un riesgo para las parcelas del entorno. ■

## Hoya de Huesca

## Huesca concede a Valentia la licencia para construir 4 viviendas

Se trata de cuatro unidades residenciales en el centro Manuel Artero, dirigidas a personas con discapacidad intelectual

EL PERIÓDICO Huesca

El Ayuntamiento de Huesca ha concedido a Fundación Valentia la licencia urbanística para la construcción de cuatro unidades residenciales en el centro Manuel Artero, según el proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto Lucas Munuera.

Se trata de cuatro pisos residenciales para personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo. El presupuesto de ejecución básica asciende a 292.329,06 euros.

Por otro lado, también se ha concedido a Aspace Huesca la licencia urbanística para la edificación de una residencia en la calle Irene Izárbez, según el proyecto básico y de ejecución para una Residencia Urbana para personas con parálisis cerebral o discapacidades afines.■

## Alto Gállego



## La DPH inicia la limpieza del acceso a Arguisal

La DPH comenzó ayer la limpieza y la consolidación del acceso a Arguisal (Sabiñánigo) tras los desprendimientos que bloquearon la carretera el martes. Se prevé que los trabajos se prolonguen durante una semana.

#### Sudokus

|   |   | 6 |   | 9 |   | 5 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 7 | 2 |   |
|   |   |   | 6 | 1 |   |   |   |   |
| 4 |   |   | 9 |   |   |   |   | 8 |
|   |   |   |   |   | 7 | 6 |   |   |
|   | 5 | 3 |   | 8 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 8 | 3 |   |   |
|   |   |   |   | 5 |   |   |   | 1 |
|   | 2 | 1 |   |   |   | 9 | 6 |   |

| 3 | 5 |   |   | 8 | 2 |   | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   | 6 |   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |   |   | 8 |   | 5 |
|   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |
|   | 8 | 6 |   |   |   | 2 |   |   |
| 5 |   | 7 | 4 |   |   |   | 6 |   |
|   |   |   | 9 | 4 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 3 | 1 |   |   |   |
|   |   | 5 |   |   |   |   |   | 9 |

|   |   |   |   |   |   | 7 |   | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |   |   |   | 6 |   |   |   |   |
|   | 3 |   | 4 |   |   |   | 6 | 8 |
|   | 5 | 3 |   |   |   |   | 7 |   |
|   |   |   |   | 5 | 1 |   |   | 9 |
|   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |
|   | 6 |   | 0 | 4 |   |   |   |   |
| 7 |   | 4 |   |   | 6 | 5 | 8 |   |
|   |   | 2 |   | 1 | 9 |   |   | 4 |

| 9 | 9  | 6  | P | Z | ε  | 4 | 2 | 8  | 6 | l |
|---|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|
| 1 | 8  | *  | 6 | 9 | 2  | L | 9 | ε  | 7 | Ī |
| 2 | L  | É  | 8 | 9 | 1  | * | 6 | 9  | 2 | Ī |
| L | 6  | 2  | 1 | 8 | P. | 3 | 9 | 9  | T | Ī |
| £ | *  | 9  | 1 | 2 | 9  | 8 | L | 6  | 1 | Ī |
| 8 | 9  | 1  | 3 | 3 | 6  | 2 | 1 | \$ | 8 | Ī |
| 6 | ε  | 8  | 3 | 1 | 9  | 9 | 7 | Z  | 9 | Ī |
| 9 | 2  | 1  | 2 | Þ | 8  | 6 | Ε | 1  | 3 | I |
|   | T. | Ç. | 0 | 6 | 1  | 9 | 8 | Z  | 9 | Ī |

columna, o una

1 al 9, sin repetir ningún número en una misma fila, en una misma subcuadrícula de 3x3



## Seis diferencias





birto. 4. El tiene menos cabello. 5. El tronco es más estrecho. 6. El arbusto es mas Diferencias: 1. El es más delgado. 2. La pierna está movida. 3. El sombrero es dis-

## Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Contrarias a algo, o que muestran resistencia a hacer algo. Combinaciones métricas de ocho versos.-2: Red informática mundial, descentralizada. Pone algo junto a otra cosa.-3: En ese lugar. Ponedero. Masa de barro, moldeada en forma de ladrillo y secada al aire.-4: Privados de la vista. Podía contenerse una cosa dentro de algo. Abreviatura de atmósfera. -5: Hierbas segadas, secas, para alimento del ganado. Estima y respeto de la dignidad propia. Trabaje la tierra.-6: Utilicen. Ave corredora americana. Carcajear.-7: Abreviatura de ejército de tierra. Explique y comente un texto de difícil comprensión. Blanda, suave.-8: Elogio. Acciones. Formado de hueso.-9: Símbolo del oxigeno. Moneda castellana de oro, acuñada en la Edad Media. Ejerce funciones propias de su cargo u oficio. Símbolo del flúor.-10: Séptimo mes del año. Islamismo. Símbolo del cobre.-11: Conserva transparente, hecha del zumo de algunas frutas. Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta. Existían.-12: Aquí. Ciudad de Italia. Organización humanitaria.-13: Moneda de Sudáfrica. Industria cinematográfica. Color amarillo subido.-14: Ardiente, vigoroso. Pastelillos.-15: Garitero. Ansiara.

VERTICALES.- 1: Rio pequeño y de poco caudal. Sitio poblado de jaras.-2: Levantado, derecho. Caimán.-3: Mantiene, guarda u observa algo. Halagando.-4: Símbolo del cerio. Instrumento de percusión. Baile andaluz. Dádiva.-5: Marcharnos. Consonante que se articula con la intervención de los labios. Prefijo que significa repetición. - 6: Planta umbelifera, aromática. Dulce hecho de masa de harina, azúcar, manteca, huevos, vino y anís. En la antigua cirugia, líquido seroso que rezuman ciertas úlceras malignas.-7: Ansia de beber. Preposición. Advertencia.-8: Ruido que se hace al pisar con fuerza o brío. Imagen pintada en la Iglesia ortodoxa.-9: Abreviatura de Oeste. Estado de Alemania. Persona que tiene por oficio cortar y coser trajes de hombre. En romanos, quinientos.-10: Negación castiza. Dicho del champán o del cava, muy seco. Tribu o familia en Escocia. Símbolo del berilio.-11: Causaba, ocasionaba, acarreaba. Letra griega. Órganos de la vista.-12: Ardentia. Reduce a términos breves y precisos lo esencial de un asunto o materia. Cerveza inglesa ligera.-13: Observó. Relativa a la aviación. Niñera.-14: Relativo al ámbar. Candidez.-15: Ventanilla estrecha. Esponjosa, fofa, ahuecada y llena de poros.

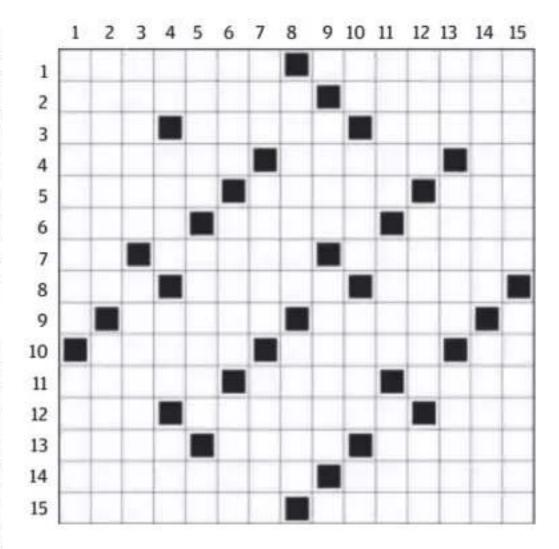

Rand, Cine, Jaldo. 14: Ardoroso, Bollos. 15: Leonero, Deseara. Oseo. 9: O. Dobla, Actita. F.-10: Julio, Islam. Cu.-11: Jalea. Acta. Eran.-12: Acia. Livorno. ONG.-13: Ciegos, Cabia, At.-5: Henos, Honra, Are.-6: Usen, Naridu, Reir.-7: El. Giose, Tierna.-6: Loa, Actos. Solución sólo horizontales.-1: Reaciss. Octavas.-2: internet. Arrima.-3: Ahl. Nidal, Adobe.-4:

## Olafo el vikingo Por Chris Brownie





## **Ajedrez**

Las negras juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-..., AhA; 2-DxeA, Axg3+; 3-Rxg3, AxeA

## **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL ▶ No haga castillos en el aire y ponga los pies en el suelo, ya que de lo contrario puede llevarse una gran decepción. No le serán favorables los juegos de azar, por lo que será mejor no apostar.

TAURO 20 ABRIL A 20 MAYO Estado de ánimo con marcados altibajos, que desconcertará a las personas de su alrededor. Haga un esfuerzo para estabilizarse y no eche a perder el día por su carácter taciturno.

**GÉMINIS** 21 MAYO A 20 JUNIO Si va de compras asegúrese de lo que adquiere o podria tener una desagradable sorpresa. Un amigo le hará confidencias que le entristecerán. Busque apoyo en la familia.

CANCER 21 JUNIO A 22 JULIO Hoy verá con claridad la solución a un problema profesional que le preocupa, lo que contribuirá a mejorar su estado de ánimo. Las reuniones con amigos resultarán divertidas.

LEO 23 JULIO A 22 AGOSTO La atonía de las primeras horas dará paso a una intensa actividad en su trabajo. No trate de imponer su ritmo a los demás. En un conflicto familiar contará con el apoyo de su pareja.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE La opinión de un colaborador sobre un proyecto profesional será más acertada que la suya. Sea constructivo y escúchele. Día apropiado para solucionar asuntos familiares pendientes.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE Su generosidad alcanzará hoy cotas muy altas, por lo que le convendría controlarla. No ofrezca más de lo que le pidan ni en tiempo ni en dinero. Extreme las precauciones si conduce.

**ESCORPIO** 23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE Su deseo de hacer mejoras en su hogar primará sobre cualquier otra actividad, pero seria bueno que lo reconsiderara. La velada se anuncia muy animada si la comparte con amigos.

**SAGITARIO** 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE Es mejor que descarte la idea de llevarse trabajo a casa ya que no podrá concentrarse. Su extroversión facilitará las relaciones, por lo que sería muy positivo que intensificara su vida social.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO Su estado de ánimo será excelente, pero con tendencia a la exageración. Una reunión con amigos puede acabar en una situación delicada si pierde la calma o hace comentarios fuera de tono.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO Sus planes y sus horarios y los de su pareja no coincidirán en absoluto, lo que puede ser motivo de fricción. Si tiene tacto y hace alguna concesión el día puede ser muy satisfactorio.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO Se sentirá moralmente obligado con un amigo, pero deberá pensar hasta donde llega su compromiso, ya que podría cargarse de más. En el plano familiar trate de no ser tan absorbente.

## **El tiempo**

#### Mañana Cielo con intervalos de nubes altas Máxima Minima Polvo en suspensión entrando por el sur. Prevista en Prevista en en Aragón Temperaturas en ascenso, localmente notable en Zaragoza Zaragoza puntos de la Ibérica. En la mitad norte, viento del sur y sureste flojo a moderado, aumentando a fuerte en el Pirineo por la tarde; en la mitad sur, viento del sur flojo con intervalos de moderado. Jaca 11º/25° Benasque 90/220 **El Sol Probabilidad** Sos de lluvia en Salida 07.44 del Rey Zaragoza Puesta 20.31 Huesca Católico (~ Barbastro 16°/25° 14º/26º 9º/28º La Luna 05.36 Salida Sariñena 15.15 Puesta 12°/28° Monzón 12°/29° Nueva 9 de abril Yesa Creciente Zaragoza 15 de abril Fraga 12º/32º Calatayud 11º/28° Llena 12°/31° 23 de abril 95% Sotonera Menguante 30 de abril Daroca 140/290 **Embalses** 97% Mediano Alcañiz 9º/30º Calamocha España, hoy 12º/28º Montalbán 97% mín. máx. El Grado 14º/30° m³/s el A Coruña caudal del 14 21 Alicante Ebro ayer a 18 28 Bilbao su paso por 7 26 Cáceres Zaragoza 85% Santa Ana 13 31 Córdoba Las Palmas 16 20 7°/28° 2 15 León 10 26 Logroño Mequinenza Madrid 10 25 16 19 Málaga Murcia 12 28 Oviedo 14 23 98% Palencia 7 22 12 22 Palma 13 23 Pampiona San Sebastián 15 25 **Indice UV** 16 25 Santander 12 31 Sevilla Predicción para mañana del índice de radiación UV máximo 12 24 Valencia en condiciones de cielo despejado 12 27 Zaragoza 7 8 9 10 11 Riesgo MEDIO en Zaragoza, Huesca y Teruel Zaragoza Huesca Teruel

## Santoral

San Vicente Ferrer
San Alberto de Montecorvino
Santa Catalina Tomás
Santa Ferbuta y compañera
San Geraldo abad
Santa Irene
Santa Juliana de Mont-Cornillon

## **Farmacias**

| lia siguiente |
|---------------|
|               |
| 976334068     |
|               |
| 976510703     |
|               |
| 976443372     |
| S             |
| 976417624     |
| 976424289     |
|               |
| 976583405     |
|               |
| 976226203     |
|               |

| 976881826  |
|------------|
|            |
| 606763561  |
|            |
| 1 97661105 |
|            |
| 976601075  |
|            |
| 976641521  |
|            |
| 976774815  |
|            |
| 974242811  |
|            |

| BARBASTRO                   |           |
|-----------------------------|-----------|
| Corona de Aragón, 9<br>JACA | 974311926 |
| Mayor, 27<br>SABIÑÁNIGO     | 974360397 |
| Avda. Ejército, 26          | 974480357 |
| TERUEL                      |           |
| San Juan, 10                | 978610478 |
| PL, El Torico, 13           | 978602606 |
| ALCAÑIZ                     |           |
| Pl. Santo Domingo, 4        | 978870889 |
| Mayor, 2<br>ANDORRA         | 978830106 |
|                             |           |

978842019

La Unión, 5

## Cortes de agua

No hay previstos cortes de agua.

HOY

La aclaración de incidencias podrá facilitarse por la Unidad de Guardallaves adscrita al Servicio de Explotación del Agua Potable, Via de la Hispanidad 45-47, llamando al teléfono **976721550**.

## La suerte

ONCE

| 55.692         |       | Serie: 034 |          |  |
|----------------|-------|------------|----------|--|
| El Gordo       |       | 31/0       | 3/2024   |  |
| 36-37-44-48-50 | 0     | 3          | Clave: 4 |  |
| ACI            | ERTAN | TES        | EUROS    |  |
| 5+1            | 0     |            | 0,00     |  |
| 5+0            | 0     |            | 0,00     |  |
| 4+1            | 14    | 14         | .444,88  |  |

04/04/2024

| 30-37-4 | 4.40.30 | CIGAG' 4  |
|---------|---------|-----------|
|         | ACERTAN | TES EUROS |
| 5+1     | 0       | 0,00      |
| 5+0     | 0       | 0,00      |
| 4+1     | 14      | 14.444,88 |
| ++0     | 141     | 257,43    |
| 3+1     | 739     | 56,16     |
| 3+0     | 6.535   | 20,63     |
| 2+1     | 12.485  | 8,31      |
| 2+0     | 110.610 | 3,00      |

Súper ONCE 05/04/2024 Sorteo 3 02-05-09-11-13-16-17-18-19-21-26-28-36-50-52-53-57-67-81-84

Euro Jackpot Sorteo 02/04/2024 14-17-29-32-45 Soles: 01-02

#### Eurodreams Sorteo 4/4/2024 09-10-12-14-20-31

S: 05

Sorteo 3

| Triplex  | 04/04/2024 |
|----------|------------|
| Sorteo 1 | 518        |
| Sorteo 2 | 767        |

846

| Bond    | oloto       | 05/04/2024 |
|---------|-------------|------------|
| 06-09-3 | 31-32-33-43 | C: 07 R: 0 |
|         | ACERTA      | NTES EUROS |
| 6       | 0           | 0,00       |
| 5+C     | 1           | 148.166,06 |
| 5       | 70          | 1.058,33   |
| 4       | 4.105       | 27,07      |
| 3       | 78.984      | 4,00       |

## Euromillones 02/04/2024

| 01-23-3  | 1-36-48             |            |  |  |
|----------|---------------------|------------|--|--|
| El milló | El millón: BFR47706 |            |  |  |
| A        | ACERTANTES          |            |  |  |
| 5+2      | 0                   | 0,00       |  |  |
| 5+1      | 0                   | 0,00       |  |  |
| 5+0      | 2                   | 311.771,85 |  |  |
| 4+2      | 24                  | 1.533,04   |  |  |
| 4+1      | 406                 | 166,94     |  |  |
| 3+2      | 1.272               | 56,33      |  |  |
| 4+0      | 893                 | 56,38      |  |  |
| 2+2      | 20.899              | 12,05      |  |  |
| 3+1      | 21.138              | 13,28      |  |  |
| 3+0      | 45.917              | 11,39      |  |  |
| 1+2      | 122.707             | 5,16       |  |  |
| 2+1      | 332.177             | 6,00       |  |  |
| 2+0      | 711.622             | 4,51       |  |  |

| La Primitiva      | 05/04/2024 |
|-------------------|------------|
| 03-09-23-31-34-37 | C: 28 R: 1 |
| Joken, 2513 126   |            |

|     | <b>ACERTANTES</b> | EUROS |
|-----|-------------------|-------|
| 6+R | *                 | - 9   |
| 6   |                   |       |
| 5+C | -                 | - 3   |
| 5   | 180               | 2     |
| 4   | 90                | -     |
| 3   | -                 | 8,00  |

SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

## Arranca la campaña para los comicios de Euskadi

# PNV y Bildu se disputan la hegemonía en las elecciones vascas más reñidas

El candidato abertzale aboga por buscar «puntos de encuentro» mientras que los nacionalistas tratan de ganarse a los indecisos y de azuzar a sus votantes apelando al miedo al partido de Otegi

ELENA MARÍN Madrid

La carrera arranca igualada. Asumido ya entre todos los candidatos que el nacionalismo en alguna de sus formas ganará previsiblemente las elecciones del 21 de abril en el País Vasco, los dos partidos en liza buscan diferenciarse uno del otro en un eje clásico que confronta «estabilidad» con «incertidumbre» y estancamiento con ambición. El independentismo de ambos se da por hecho aunque también que esa es una batalla aparcada para tiempos mejores. Queda claro que se han invertido los papeles y que las elecciones vascas se encuentran en las antípodas de las catalanas, donde ERC ha planteado va una pregunta para un hipotético referéndum y Carles Puigdemont pide un estado propio de forma inmediata.

Mientras los dos partidos independentistas se juegan el liderazgo, el PSE busca mantener su posición de bisagra, ser decisivo y condicionar el próximo gobierno como hace ahora en coalición con el PNV y el PP, lanzado a por los votos de los descontentos con los nacionalistas conservadores, intenta meter en un único saco a todos los partidos socios de Pedro Sánchez (PNV, Bildu, Podemos, Sumar y PSE) y presentarse como única alternativa a ese modelo.

El PNV sabe que la acumulación de años al frente de las instituciones vascas empiezan a pasarle factura, pero razonan que a su vez han sido sus gobiernos los que han hecho que el País Vasco mantenga un adecuado nivel de vida y estado del bienestar. Sin embargo, las desigualdades empiezan a aumentar, algunos servicios públicos renquean, y Bildu ha sabido colarse por ese flanco, empujado a su vez porque ETA ya no lastra sus apoyos.

## Vitoria, plaza importante

El PNV arrancó la campaña en Vitoria, donde también se concentraron los actos iniciales de Bildu, PP y Vox, lo que da una idea de lo importante que va a ser esta plaza los próximos días. Los jeltzales claman por quitarse a Bildu de encima, sa-



Iñigo Urkullu, Joseba Díez, Imanol Pradales, Bakartxo Tejeria y Andoni Ortuzar (PNV), en el inicio de campaña.

## **PSOE**

## Llave para girar a la izquierda

Ferraz rehúye de cualquier intento de nacionalizar la campaña, como si hizo en las gallegas. Las encuestas garantizan la continuidad de la coalición de gobierno entre PNV y PSE que lideran los jeltzales. La principal incógnita es si EH Bildu se impone sobre los nacionalistas vascos. El PSE busca su hueco tratando de poner en valor la baza de ser la llave de gobierno y arrastrar al PNV a la izquierda. Iván Gil

cudirse al partido que puede comerles el terreno que llevan años abonando. Tanto el candidato Imanol Pradales como el presidente del partido, Andoni Ortuzar, insisten en que en estas elecciones lo que se juega es la «experiencia» que se arrogan, su capacidad de gestión, frente las «ocurrencias» de un partido que ya gobernó hace tres legislaturas la Diputación de Guipúzcoa, donde se gestiona la hacienda foral, y que la oposición siempre calificó de desastre. Alentar el miedo a Bildu es parte de su estrategia. La otra, ganarse la confianza de los indecisos y azuzar a los suyos para que no se queden en casa, porque intuyen que los de Bildu se movilizarán sin falta.

Hasta un 31% de los vascos, según el último CIS sobre el País Vasco, decidirá su voto en la última semana de la campaña y un porcentaje importante de ellos el mismo

## PP

## Ampliar sus seis diputados

Iñaki Berasalucema / Europa Pres

Seis meses después de la designación de Javier de Andrés, el PP puede estas elecciones vascas mejorar claramente su marca (ahora cuenta con seis diputados), comiéndose a Vox (tiene solo un escaño) y mermando al PNV (31) y al PSOE (10) por el centro. Las encuestas le dan la razón: alguna muy optimista les lleva hasta los 10 parlamentarios, aunque desde Génova se contentan con subir a 8-9. Pilar Santos

fin de semana que se abren las urnas. A eso se suma que el 40% de los vascos reconoce no ser fiel a unas siglas, sino que vota en función de las circunstancias de cada momento. A todos ellos se dirigen los esfuerzos de los jeltzales.

#### Un socio con el que pactar

Ninguno de los dos partidos parece que vaya a obtener una mayoría suficiente, así que será necesario que busquen a un socio con el que pactar. Bildu lleva semanas mostrando en público su disponibilidad a gobernar de la mano del PNV. Su candidato, Pello, Otxandiano señalaba hace unos días que Bildu quiere construir una nación «sin dar la espalda al PNV». Un mensaje similar al que ha salido de boca de Arnaldo Otegi estos días: el objetivo es hacer un frente común entre los nacionalistas para ir juntos a presentar una propuesta conjunta en Madrid.

Dice Otegi que no les hace falta gritar todos los días que son independentistas porque todo el mundo sabe que lo son. En su programa electoral queda claro, como ha enfatizado Otxandiano en el acto de ayer, que apuestan por un «nuevo estatus político», un debate que creen que debe darse en la próxima legislatura, aunque huyen de menciones a la independencia o la convocatoria de un referéndum, como sí hacían en un pasado cercano. El PNV se ha limitado a incluir en su programa los aspectos que ya acordó con Pedro Sánchez para su investidura, la necesidad de que el Estatuto de Guernica se cumpla de manera íntegra y dar paso a la aprobación de uno nuevo (algo que lleva varios años dando vueltas en comisiones del parlamento vasco sin llegar a buen puerto) o el reconocimiento de las relaciones bilaterales entre Gobierno vasco y nacional.

Mientras el PNV se hace el sordo con las insinuaciones de acuerdo que le lanza Bildu, aunque sin rechazarlas, alienta la idea de volver a aliarse con el PSE para gobernar. Pero en esta campaña se produce una circunstancia curiosa. Son precisamente los dos partidos de la actual coalición de gobierno, PNV y PSE, los que públicamente menos confianza muestran en el otro.

## Escaparate mediático en plena precampaña catalana

# Aragonès irá al Senado a defender la amnistía y a «trolear al PP»

El presidente catalán tomará la palabra ante la comisión general de las comunidades autónomas, la mayoría en manos del Partido Popular

QUIM BERTOMEU Barcelona

Desde que decidió avanzar las elecciones al Parlament, el president Pere Aragonès ha multiplicado sus apariciones en público y ha decidido no desaprovechar ni una oportunidad para intentar marcar el debate público. Es por este motivo que ayer anunció que el lunes de la semana que viene irá al Senado a defender la amnistía aunque sea en una comisión de la Cámara alta que huele a intento de encerrona del PP. «La amnistía se tiene que defender en todas partes, también en terreno hostil. No me da miedo», dijo en una entrevista en la Cadena Ser. De hecho, admitió que incluso le motiva : «Trolear al PP siempre apetece».

El lunes se ha convocado de nuevo en el Senado la comisión general de las comunidades autónomas para abordar la ley de amnistía aprobada por el Congreso. Este es un espacio al que están citados todos los presidentes autonómicos, la mayoría del PP. Aunque el propio president Aragonès considera que es una comisión que lo único que busca es un «aquelarre» contra los partidarios de la amnistía, en especial contra el Gobierno de Pedro Sánchez, él estará presente. «Si el PP quiere que sea



El presidente Pere Aragonès tras intervenir en octubre del año pasado en la comisión del Senado.

un monólogo, no será así. Tendrán que escuchar que la amnistía es necesaria», concluyó.

## Oportunidad para proyectarse

Pese a que el president de la Generalitat no pueda admitirlo con tanta franqueza, esta comisión en el Senado es una oportunidad magnífica para él para proyectarse en los medios de comunicación. Y esto, en plena batalla electoral con Salvador Illa (PSC) y Carles Puigdemont (Junts), es una ocasión que no puede desaprovechar. Y más cuando en el Senado tendrá la atención no solo de los medios catalanes, sino del conjunto del Estado.

En octubre del año pasado se convocó la misma comisión con el mismo fin y Aragonès ya entonces no dudó en acudir. Habló el primero y, tras acabar su intervención, se fue directo al coche. No se quedó a escuchar las otras intervenciones. Aunque, efectivamente, aquella sesión que convirtió en una concatenación de reproches al PP contra la amnistía, el president consideró que su objetivo estaba cumplido: fue uno de los asistentes que más atención mediática recibió. La nube de cámaras que le siguió por los pasillos del Senado así lo acreditó.

En aquella ocasión defendió que la amnistía solo era «el punto de partida» de un proceso por el cual Cataluña acabaría algún día votando en un referéndum. Está por ver qué defenderá el lunes, pero ayer volvió a insistir en que esta votación es posible aunque, por ahora, tenga el rechazo frontal del presidente Sánchez y el PSOE. «También decía que la amnistía era inviable. Ahora tenemos un contexto más favorable [para un referéndum]. Hay más oportunidades», dijo. Se refirió a que los votos de ERC, y también los de Junts, son decisivos para la estabilidad del Gobierno en el Congreso.

La portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, adelantó que el lunes llevarán a la comisión general de comunidades autónomas su propio informe, a través de un voto particular, en el que defienden que la medida de gracia «permite acabar con la represión» y abre una segunda fase para solucionar

## «Ahora tenemos un contexto más favorable» para un referéndum, afirma el dirigente

el conflicto político, informa Miguel Ángel Rodríguez. Además, denunció el «uso partidista» que hace el PP de la Cámara alta imponiendo con su mayoría absoluta un informe que apenas habla sobre las implicaciones autonómicas de la norma. Los populares se centran en avisar del «precedente nefasto» que supondrá y que en el futuro permitirá perdonar a «todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales».

Aparte de su visita al Senado, su entrevista también dejó otra novedad. Si repite como presidente y logra formar «rápido» un nuevo Govern, aún aspira a aprobar los presupuestos de la Generalitat de este año. Serán los que no pudo tramitar en el Parlament el mes pasado.

## Investigación parlamentaria en marcha

# Sánchez está dispuesto a declarar en la comisión del caso Koldo

El PSOE alienta que comparezcan Ayuso y Feijóo en el Congreso para explicar los contratos de Madrid y Galicia durante la pandemia

IVÁN GIL Madrid

En Ferraz dicen tener la «conciencia tranquila» y no ven ningún inconveniente en que acuda a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo cualquier político socialista que sea citado. Ni siquiera Pedro Sánchez. El propio presidente del Gobierno así lo trasladó en conversación informal con los periodistas al regreso de su gira por Oriente Medio. Sánchez aseguró estar dispuesto a comparecer porque afirma no tener ningún problema en rendir cuentas donde haga falta. La misma posición que han trasladado otros ministros como Ángel Víctor Torres u Óscar Puente.

«Nadie debería sentirse intimidado en acudir a esta comisión, nosotros no, desde luego. Al revés, tenemos ganas de conocer todo», explicaba ya al principio de semana la portavoz del PSOE, Esther Peña. Eso sí, al mismo tiempo abría la puerta a que hiciesen lo propio en la comisión del Congreso sobre los contratos durante la pandemia de todas las administraciones tanto Isabel Díaz Ayuso como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su etapa al frente de la Xunta de Galicia.

#### Los contratos de la Xunta

Desde el PSOE se está poniendo el foco en un posible conflicto de intereses de Feijóo al respecto de unas informaciones del diario Público sobre contratos de la Xunta durante la pandemia a una empresa vinculada al hermano de su pareja. Se trata de la concesión de contratos por valor de 19,2 millones de euros para atención telefónica sobre la covid-19. «¿Estaba Feijóo sentado en el Consello de Goberno cuando el servicio

de salud gallego informaba sobre estos contratos? ¿Sabía Feijóo que se estaban concediendo estos contratos la empresa del hermano de su pareja?», se preguntan los socialistas que han pedido ya aclaraciones.

En privado, fuentes socialistas alientan la comparecencia de Feijóo y Ayuso, así como a técnicos tanto de la Xunta de Galicia cuando la presidía el ahora líder del PP como de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de que «se sepa todo». Aunque intentan desvincular la lista de sus comparecientes de la que promueva el PP en el Senado, reconocen que esperarán a saber como se ordenan los trabajos en la comisión de investigación sobre el caso Koldo para acordar los pasos a dar en la comisión del Congreso sobre las contrataciones durante la pandemia.■

DPA / Europa Press

Viernes, 5 de abril de 2024

La guerra en el este de Europa

# Los ministros de la OTAN buscan cómo reforzar la defensa aérea de Ucrania

El titular ucraniano de Exteriores reclama el envío de Patriots mientras que Stoltenberg admite que la situación en el frente es muy complicada para Kiev, que necesita urgentemente munición

SILVIA MARTÏNEZ Bruselas

«Los aliados comprenden la urgencia de intensificar los esfuerzos en lo que respecta a la defensa aérea, revisaremos inventarios y veremos si hay manera de que puedan proporcionar más sistemas (de defensa aérea), en particular Patriots», anunció ayer el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al término de una reunión de ministros de Exteriores que celebró el 75º aniversario de la Alianza Atlántica y el encuentro del Consejo OTAN-Ucrania, al que asistió el ministro ucraniano, Dmitro Kuleba, para hacer balance de la situación sobre el terreno.

La principal petición de Kuleba a los países aliados fue que envíen más sistemas de defensa aérea porque es lo que puede ayudarles a interceptar los misiles balísticos rusos y proteger el espacio aéreo ucraniano. «No quiero aguar la fiesta de aniversario, pero mi mensaje principal hoy [por ayer] serán Patriots, porque salvar las vidas ucranianas, salvar la economía ucraniana, salvar las ciudades ucranianas, depende de la capacidad de los Patriots y otros sistemas de defensa antiaérea», indicaba a su llegada recordando que solo en marzo han sido lanzados 94 misiles balísticos, tres por día.

«Vernos lo que está sucediendo en Ucrania, nos damos cuenta de que se necesita defensa aérea porque es ahora cuando los escolares realmente tienen que estar seguros», dijo la ministra alemana Annalena Baerbock.

#### Reclutamiento ruso

Además de buscar sistemas en sus arsenales, Stoltenberg dijo que también es necesario garantizar que Kiev recibe la munición que necesita, así como piezas para los sistemas. Según el secretario general, la situación en el frente ucraniano es muy complicada. Rusia está movilizando más tropas y está dispuesta a «sacrificar hombres y material para (obtener) ganancias marginales». De ahí, la urgencia con la que Kiev necesita munición y ayuda como la que han



El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken (izquierda) saluda al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ayer en Bruselas.

Efeméride. 75 años de la Alianza Atlántica

## Nuevo llamamiento a la unidad trasatlántica

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebró ayer el 75º aniversario de su fundación con un llamamiento a la unidad transatlántica, una de las principales preocupaciones de la

EL PERIÓDICO Bruselas alianza. «No creo en Estados Unidos solo, igual que no creo en Europa sola. Creo en Estados Unidos y Europa juntos en la OTAN porque juntos somos más fuertes y

estamos más seguros», aseguró el secretario general, Jens Stoltenberg, en un discurso en la ceremonia de celebración del aniversario, ante los ministros de Exteriores de los 32 países aliados.

El político noruego destacó que Europa necesita a Estados Unidos para su seguridad y que es «esencial un reparto justo de la carga». En ese sentido, el secretario general de la OTAN dejó claro que los aliados europeos están invirtiendo mucho más en defensa y que, este año, la mayoría habrá alcanzado el objetivo del 2% de su producto interior bruto (PIB) en gasto militar.

Pero, al mismo tiempo, Stoltenberg puso de relieve que Norteamérica también necesita a Europa. «Los aliados europeos aportan ejércitos de categoría mundial, una vasta inteligencia que funciona y una influencia diplomática única que multiplica el poderío norteamericano», aseveró, y agregó que, ante la OTAN, Estados Unidos «tiene muchos más amigos y más aliados que ninguna otra gran potencia». ■ prometido en los últimos días algunos países.

Es el caso de Alemania, Reino Unido o Finlandia. Berlín, según indicó, se ha comprometido a destinar 600 millones para financiar el envío de munición que coordina la República Checa. Londres enviará 10.000 drones, Finlandia aportará 188 millones y Francia misiles y vehículos blindados. «Pero tenemos que hacer aún más», recordó defendiendo un plan de ayuda a largo plazo que contribuya a dar predictibilidad a Kiev. Stoltenberg puso la idea sobre la mesa aunque fue recibida con mucha cautela por la mayoría de gobiernos e incluso con un no en el caso de Hungría.

#### Dos escenarios.

Según Stoltenberg, Ucrania se enfrenta a dos escenarios posibles: uno en el que los aliados puedan movilizar ayuda y Ucrania recupere territorio, y otro en el que no sean capaces de hacerlo y quien gane territorio sea Rusia. «La única manera de alcanzar una paz duradera es tener unas fuerzas armadas ucranianas fuertes, porque es la única manera de convencer a Putin de que no va a ganar en el campo de batalla». Sobre este debate el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció que la cifra puede parecerle «más o menos elevada» pero que ayuda a «bajar la pelota a la tierra» y cuantificar el debate.

Como en su origen, la alianza militar tiene 75 años después en el núcleo de sus preocupaciones a Rusia, aunque ha sido precisamente la guerra de invasión de Ucrania lanzada por Moscú en febrero de 2022 la que ha impulsado la expansión y renovado compromisos con el seno de la Alianza Atlántica. Enfrenta otros retos, de un escenario geopolítico turbulento a una elevada competición estratégica sin poder obviar el creciente desencanto con la gestión multilateral de asuntos globales o con la arquitectura de posguerra dirigida por EEUU. Y sobre su futuro se cierne también amenazante la ola de aislacionismo nacionalista que recorre parte de EEUU que podría volver si Donald Trump gana las elecciones de noviembre.

## LA ESTRATEGIA MILITAR EN OCCIDENTE



Fabricación de tanques T-34 en la planta de Uralmash, en Ekaterimburgo, en 1942.

# La OTAN previó en plena Guerra Fría una invasión de España por la URSS

El estudio de una ocupación soviética por parte de 24 divisiones del Pacto de Varsovia saltando los Pirineos aparece en un informe de la Alianza de 1952

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ Madrid

Una ofensiva con entre 25 y 30 divisiones soviéticas flanqueando los Pirineos por sus extremos costeros en el País Vasco y Cataluña, y con el objetivo de atacar Madrid, Lisboa, varios puertos españoles y Gibraltar. Son los rasgos principales de un escenario de guerra en la península Ibérica que la Organización del Tratado del Atlántico Norte se planteó al valorar un conflicto generalizado de la URSS contra Occidente hace ahora 72 años, en los inicios de la Alianza Atlántica.

Un informe de la OTAN estudió en 1952 esa posible invasión de España y Portugal como capítulo previo a que Rusia y sus satélites intentaran dar a Stalin el control del estrecho de Gibraltar, el Mediterráneo y el norte de África. El dosier, de 400 páginas, fue redactado por el Comité de Inteligencia de la Alianza y entregado a su Standing Group, o Grupo Permanente, el 22 de octubre de 1952. Se titula

Fuerza y Capacidades del Bloque Soviético 1953–1956 y constituye uno de los primeros documentos de reflexión estratégica de la Alianza, que fue varias veces corregido y sometido al máximo secreto –«Cosmic Top Secret»– y actualmente está desclasificado y formando parte de la colección de documentos de la organización.

### Elescenario

Aquel informe incluía mapas de posibles escenarios de invasión soviética en Europa central, Escandinavia, las islas británicas, Italia y la península Ibérica, entre otros. El de España muestra de forma esquemática vectores de penetración de la URSS por Gerona, Andorra, el Vall d'Aran, Huesca e Irún. Tres líneas principales de avance soviético buscarían los puertos de Valencia, Cartagena, Algeciras y Gibraltar, y las ciudades de Vitoria, Burgos, Madrid y Sevilla (como hizo el ejército napoleónico) antes de desviaciones hacia el oeste.

Según los analistas de la OTAN, la invasión soviética de la península Ibérica tendría cuatro objetivos. El primero, «atacar bases aéreas norteafricanas de los aliados desde puntos próximos». El informe de inteligencia considera que el Ejército rojo podría intentar «obtener un trampolín para una posible invasión del noroeste de Áfri-

## El informe sopesaba que las tropas rusas entrarían al unísono por las costas de Gerona y Guipúzcoa

ca» y apuesta por que la Unión Soviética querría «interrumpir las comunicaciones marítimas aliadas por el Mediterráneo occidental» e «invadir las bases aliadas que podrían ser establecidas en la península entre 1952 y 1956».

Ese último objetivo se podía considerar probable. Una hipotética tentación soviética se veía elevada por que EEUU y España estuvieran entonces preparando los Pactos de Madrid. En 1953 se firmaron. A partir de entonces, quedaba acordado un convenio de defensa prorrogable entre la dictadura de Franco y la Administración americana de Ike, el presidente y general Dwight D. Eisenhower..., y se concedía el permiso español para el establecimiento de bases militares norteamericanas.

Más que un solo salto por los Pirineos, los analistas de inteligencia de aquella incipiente OTAN consideraban que la mayoría del Ejército soviético destinado a invadir España optaría por pasar la cordillera fronteriza por sus dos extremos costeros. O sea, por Gerona y por Guipúzcoa.

«Dadas las dificultades logísticas del paso de los Pirineos –explica el informe – se considera que solo 25-30 divisiones de combate soviéticas podrían ser utilizadas en la campaña ibérica». Se trata de una porción pequeña de las 175 divisiones de la URSS y 70 de sus países satélites –no existía aún el Pacto de Varsovia – que los analistas consideraban que el bloque soviético emplearía el Día D de su ofensiva sobre Europa, y de las 400 que tendrían desplegadas en el día 90 de guerra, considera el dosier.

Los dos flancos pirenaicos del ataque serían los principales, pero no los únicos. El Comité de Inteligencia de la OTAN consideraba una serie de «ataques menores» por las montañas «con el objetivo de superar los Pirineos y asegurar el valle del Ebro». Para pasar la cadena montañosa por sus puntas cantábrica y mediterránea, el cálculo de la OTAN preveía «posibles ataques aéreos y anfibios limita-

## Consideraba que el terreno montañoso en España facilitaba la «lucha de guerrilla» como contraofensiva

dos para superar y flanquear la línea de defensa pirenaica».

Tras esta primera fase, una vez asegurado el Valle del Ebro, «las fuerzas soviéticas probablemente seguirían rutas naturales para atacar Madrid, Lisboa, los principales puertos españoles y el área de Gibraltar», dice el estudio. El mapa que lo ilustra prevé irrupciones soviéticas en Portugal por Salamanca y Badajoz.

#### 1956, año clave

El dosier dibuja una proyección de posibilidades dividida en tres detallados capítulos. El año 1956 es el que se preveía como más probable para el conjunto de ofensivas que este informe llama en su versión en inglés campaña contra la península ibérica. Los analistas de la OTAN pensaban que, antes del inicio de la invasión de España, el Ejército rojo habría tomado Francia tras ganar Europa central, y precisaría «una pausa considerable tras llegar a los Pirineos para construir una fuerza de ataque de este tamaño», o sea, las hasta 30 divisiones necesarias para conquistar España y Portugal.

El informe señala una ventaja para retrasar el avance soviético. «La red ferroviaria española ha sido mantenida inadecuadamente durante bastantes años y es corta en equipo rodante», dice. Además, «la anchura de vía de cinco pies y seis pulgadas —los 1,66 metros españoles, diferentes de los 1,43 europeos— no permiten correr desde el sistema ferroviario francés».

El informe bélico aboceta otros detalles: «El terreno montañoso del interior español ofrece excelentes oportunidades para actividades de la guerrilla, en las que los españoles son famosos desde hace mucho tiempo».

24 Internacional el Periódico de Aragón Viernes, 5 de abril de 2024

## El deterioro en Gaza

## El debate para reconocer al Estado palestino se reaviva en la UE

Sánchez coge la iniciativa hacia una decisión que hasta ahora solo han tomado 9 miembros

SILVIA MARTÍNEZ Bruselas

Para la Unión Europea, la creación de un estado palestino, que conviva junto al Estado de Israel, es la única forma creíble de lograr la paz en Oriente Próximo. La decisión corresponde a cada uno de los países y, a día de hoy, solo 9 de los 27 estados miembros reconocen oficialmente a Palestina, un tercio de toda la UE, frente a más del 70% de reconocimiento que cosecha el territorio entre los países de la ONU (139 de los 193 miembros). España se propone pisar el acelerador y dar el paso antes del verano en un giro que podrían seguir otros gobiernos europeos y propulsar el debate en Naciones Unidas.

Hasta la fecha son nueve los estados miembros que reconocen al Estado palestino, la mayoría países de la órbita soviética que reconocieron el territorio hace más de tres décadas, en 1988 tras la declaración unilateral de independencia del Consejo Nacional Palestino. Es el caso de Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Malta, Polonia, República Checa y Rumanía. El último en sumarse a este grupo, aunque ya como miembro de la UE, fue Suecia, que reconoció oficialmente a Palestina en 2014.

Desde entonces el debate había permanecido adormecido y la gran mayoría de estados miembros, empezando por Alemania, Francia e Italia, habían enfriado la discusión. Pero tras los atentados de Hamás del 7 de octubre y el agravamiento del conflicto de Oriente Próximo, a raíz de la respuesta militar del Gobierno de Binyamín Netanyahu, el debate sobre el reconocimiento ha vuelto a resurgir con fuerza y la presión internacional sigue creciendo.

## Cuatro países más, en marzo

El paso más firme y concreto en esta dirección en los últimos meses ha llegado, sin embargo, de la mano de España, Irlanda, Eslovenia y Malta. Los mandatarios de los cuatro países firmaron en los márgenes de la cumbre europea de finales de marzo una carta en la que se comprometían a avanzar en el reconocimiento en cuanto «las circunstancias sean adecuadas».

El rápido deterioro de las condiciones de seguridad y la difícil situación humanitaria en la Franja de Gaza han reavivado y acelerado el debate hasta el punto de que el pre-



sidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se plantea impulsar el reconocimiento no ya «esta legislatura», como había apuntado previamente, sino antes del verano en un gesto que podría desencadenar otros movimientos.

El ministro de Asuntos Exterio-

res, José Manuel Albares, reiteró mos cuando llegue el momento», que el reconocimiento lo aprobaría primero el Consejo de Ministros y luego el propio Sánchez comparecería en el Congreso para explicarlo. Es decir, la decisión no sería votada por las Cortes porque, según el ministro, «quien toma las decisiones respecto a la política exterior de España es el Gobierno».

Bélgica, que ocupa la presidencia semestral de la UE hasta finales de junio, no firmó la carta, pero sus simpatías por la causa del pueblo palestino son también conocidas. «El reconocimiento de Palestina está en nuestro acuerdo intergubernamental. Es algo que considerare-

Virginia Mayo / AP

dijo el miércoles la ministra de Exteriores, Hadja Lahbib, a su llegada a la reunión ministerial de la OTAN.

El Departamento de Estado de EEUU, por ejemplo, lanzó a finales de enero una revisión de las posibles opciones para un reconocimiento internacional del Estado palestino, un debate sumamente sensible a nivel interno dada la tradición proisraelí del país. También el ministro de Exteriores de Reino Unido, David Carneron, aludió durante una visita a la región a principios de año a la necesidad de dar un horizonte político a los palestinos para alentar la paz en la región. ■



Miembros de la familia Abu Draz lloran a sus familiares muertos en el bombardeo israelí en Gaza, ayer.

## Gran operación policial

## Italia destapa un fraude masivo con los fondos europeos

La Fiscalía europea emite 24 órdenes de arresto en varios países y se incauta de mansiones, criptomonedas, joyas y coches de lujo

**IRENE SAVIO** Roma

Una operación policial masiva ha desvelado posiblemente uno de los mayores fraudes conocidos hasta ahora con fondos europeos emitidos para hacer frente a las secuelas

de la pandemia. De hecho, la estafa, revelada ayer, involucraría a un «grupo criminal» que, con la ayuda de varios testaferros y empresarios, habría defraudado presuntamente al menos 600 millones de euros del Plan italiano de Recuperación de la Pandemia (PNRR), parte del FRR, el pilar principal del

plan de recuperación NextGenera-

Según informó la propia Guardia de Finanzas transalpina, el caso sería monumental. Tanto es así que, con la coordinación de la Fiscalía europea, ya se han emitido 24 órdenes de arresto en diversos países, ocho de las cuales han de-

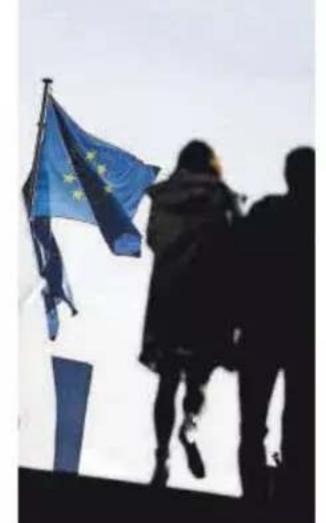

Una pareja, ante una sede de la UE

sembocado en prisión preventiva y 14, en arresto domiciliario. Además, a dos se les ha prohibido cualquier actividad relacionada con el comercio.

Los arrestos en Italia, en los que participaron también perros policía, se han producido en el Lacio, cuya capital es Roma, así como en las regiones sureñas de Campania y Apulia, y varias del norte, entre ellas Véneto, Lombardía, Trentino Alto Adige, Friuli Venecia Julia y Toscana. Las mismas fuentes confirmaron que a los detenidos se les han incautado bienes por valor de 600 millones de euros, entre los que hay mansiones, «importantes sumas de criptomonedas», joyas Cartier, relojes Rolex y coches de lujo, entre los que hay un Lamborghini Urus, un Porsche Panamera y un Audi Q8. ■

## Cambios en el accionariado de la compañía

# El Gobierno quiere estar en el consejo de administración de Telefónica

El Ejecutivo hará valer sus acciones en la teleco para tener un asiento en el órgano directivo pero deberá pedir una junta de accionistas extraordinaria

DAVID PAGE Madrid

El Gobierno quiere hacer valer su irrupción en el accionariado de Telefónica. El Ejecutivo ha reconocido contar ya con una participación del 3,044% de la teleco, en una operación destinada a contrarrestar el desembarco de Arabia Saudí en el capital de la compañía españolay su plan de controlar hasta un 9,9% a través de la estatal Saudí Telecom (STC). El Gobierno español admite que su intención es tener presencia directa en el consejo de administración de Telefónica.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció ayer que el Ejecutivo pretende solicitar al menos un asiento en el consejo de administración de Telefónica. En una entrevista con La Sexta, el ministro fue preguntado directamente por la posibilidad de que el Gobierno reclame un sillón en el órgano de gobierno del grupo de telecomunicaciones y la respuesta fue un «sí, por supuesto», aunque sin desvelar si ya se manejan nombres concretos para representar al Estado español en el consejo de la teleco.

«No me corresponde a mí» decidir quién será el representante, zanjó Cuerpo, en referencia a que la entrada en el capital se ha ejecutado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding industrial público dependiente del Ministerio de Hacienda, y siguiendo el mandato del Consejo de Ministros de tomar una participación en la teleco de hasta un 10%.

## «Una buena noticia»

«Para Telefónica, que esté el Estado, que es un socio estable y de
largo plazo, es una buena noticia», apuntó el ministro, evitando
confirmar la posibilidad de que el
Gobierno impulse la entrada en el
accionariado de otras compañías
que se consideren estratégicas,
especialmente en el fabricante ferroviario Talgo por la opa en ciernes del grupo húngaro Magyar
Vagon. SEPI ha confirmado a la
CNMC contar con un 3,044% de
acciones de Telefónica, pero fuentes financieras apuntan la posibi-



El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en unas jornadas de KPMG.

## Renovación de un cargo

## «Varios» candidatos para el Banco de España

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció ayer que ya ha trasladado el nombre de «varios» candidatos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sustituir a Pablo Hernández de Cos,

P. ALLENDESALAZAR Madrid como gobernador del Banco de España, cuyo mandato de seis años no renovables vence el próximo 11 de junio. Cuerpo, asimismo, confirmó que «hay mujeres en la terna de candidatos», pero no quiso des-

velar la identidad de ninguno de ellos durante una entrevista en La Sexta. «Tenemos todavía tres meses por delante y no hay ninguna prisa por nombrar al sucesor o sucesora», añadió.

Como es habitual, en los últimos meses se han ido rumoreando varios nombres para dirigir el banco central español. Los que más suenan en las últimas semanas son los de Fernando Restoy (exsubgobernador y exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, actual presidente del Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, y con buenas relaciones con el PSOE) y Ángel Ubide (jefe de análisis económico para renta fija global y macro del fondo de inversión alternativa – hedge fund – estadounidense Citadel y miembro del grupo de expertos que reunió Pedro Sánchez para las elecciones de 2016).

lidad de que controle ya también un 2% adicional a través de derivados financieros, con la intención de aflorarlo en breve. A pesar de que, de manera aritmética, para tener derecho a un asiento en el consejo de administración se requiere una participación del 6,7% de la teleco, con ese eventual 5% que ya controlaría SEPI podría reclamar un asiento, dado que CriteriaCaixa y BBVA cuentan con paquetes en ese entorno y tienen ambas un consejero.

La entrada de la SEPI permitirá conformar un reforzado núcleo estable de socios españoles para blindar el control de un grupo que el Gobierno considera estratégico. El nuevo núcleo duro de accionistas lo integrarían la propia SEPI con el actual 3% y hasta el 10%, junto a los dos grandes socios que han venido dando estabilidad accionarial a la compañía y que tienen intención de seguir haciéndolo: el BBVA (4,87%) y CaixaBank (con el 2,51% tras reducir su participación esta semana el 1%, pero que suma otro 2,56% en manos Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa).

Telefónica ya ha emprendido la renovación de su consejo de administración sin esperar eventuales cambios futuros por la sacudida accionarial, tanto por la entrada del SEPI como por la irrupción de Arabia Saudí. El grupo celebrará el próximo 12 de abril su junta general de accionistas, y en ella se aprobará la renovación de Isidro Fainé como consejero dominical en representación de CaixaBank, así que como la ratificación del nombramiento de dos nuevos consejeros independientes y la renovación de otros cuatro miembros independientes más.

Para cuando SEPI reveló su participación en Telefónica, ya había
expirado el plazo para pedir cambios en el orden del día de la junta
de accionistas. Si el Estado quiere
hacer valer cuanto antes su paquete accionarial en el grupo y pedir la
entrada en el grupo, el 3% actual le
da derecho a solicitar la convocatoria de una junta extraordinaria de
accionistas. Si no lo hace, su llegada al consejo de administración
tendrá que esperar a la junta ordinaria del próximo año.

## Balance

## La agencia del precio de los alimentos impuso en 2023 382 sanciones

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ Barcelona

La agencia de información y control alimentarios (AICA) impuso 382 sanciones en 2023 (un 40,4% más que en 2022) a un total de 149 empresas infractoras, buena parte de ellas al sector mayorista por no respetar los plazos de pago comprometidos con los productores, según dio a conocer el miércoles su consejo asesor. Desde su creación en agosto de 2013, la entidad ha puesto 3.708 multas por un importe de algo más de 15,7 millones de euros, de los que ya ha cobrado algo más de 13 millones.

En el mismo foro, el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, explicó que la transformación de este organismo en agencia estatal permitirá «reforzar significativamente su capacidad inspectora».

### Mayor estructura y medios

Aunque no precisó cuándo estará lista la nueva entidad, Planas aseguró que esta tendrá «una mayor estructura, con más medios humanos y materiales para desempeñar sus funciones».

El Gobierno, según explicó el ministro, estudia cómo acelerar, en la medida de lo posible, la creación de esta nueva agencia estatal. Para ello baraja dos posibilidades: hacerlo a través de un texto legal ad hoc o mediante la introducción de una disposición adicional en la futura ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que se encuentra actualmente, y hasta el próximo 10 de febrero, en el trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados. El lunes, en la presentación del paquete de medidas para dar respuesta a las demandas de agricultores y ganaderos, Planas se mostró más predispuesto a esta segunda opción, mucho más rápida que la primera.

Del total de 382 sanciones impuestas a operadores de la cadena alimentaria por la AICA en 2023, casi la mitad (un 48%) correspondieron a infracciones por incumplimiento de plazos de pago, sobre todo, en el eslabón mayorista.

### **VIOLENCIA VICARIA**

El sospechoso, con la maleta preparada para irse, reconoció que golpeó a su pareja con una estructura metálica. Ella logró salir, pero la volvió a arrastrar a la vivienda. El cuerpo del menor tenía cuatro heridas a la altura del corazón.

# El asesino de Bellcaire dejó viva a su mujer para que sufriera por el niño

GUILLEM SÁNCHEZ GERMÁN GONZÁLEZ Barcelona

Álex, de 27 años, entró con sullave a las tres de la madrugada del pasado miércoles en la vivienda que compartía con su mujer, Astrid, de 29 años, y con el pequeño Ayax, de 5, el hijo de ambos. Lo hizo después de que la pareja hubiera mantenido una fuerte discusión por teléfono unas horas antes. Él tenía una maleta preparada en la vivienda, ya que ella había decidido separarse y hacía algunos días que no dormían juntos. Álex no acudió a buscar la maleta el martes como estaba previsto, por la discusión. Decidió entrar de madrugada en el domicilio mientras la mujer y el niño dormían en la misma habitación, en la cama de ella.

Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, en la reconstrucción que los investigadores de los Mossos d'Esquadra, la juez de La Bisbal y el fiscal Enrique Barata llevaron a cabo el miércoles por la tarde, horas después del crimen, en el domicilio que compartía la pareja, el sospechoso dijo que al entrar en la casa, se dirigió a la habitación de matrimonio y se abalanzó sobre Astrid y la golpeó.

En ese momento, siempre según una versión de los hechos que no encaja a los policías, el menor se despertó y empezó a llorar, y el padre afirma que lo empujó y que este se fue solo hacia su habitación, ubicada a solo dos metros de la cámara matrimonial. Según fuentes de la investigación, el sospechoso no ha explicado si clavó a su hijo su navaja, que los agentes le requisaron cuando lo detuvieron. Únicamente ha admitido que «tal vez» pudo hacerlo cuando empujó al niño y que la última imagen del menor que tiene es del niño inmóvil en su cama. Allí lo encontraron los servicios de emergencia, que no pudieron salvar su vida.

Álex explicó en la reconstrucción que siguió golpeando a su pareja hasta que se fue de la vivienda, pero no se alejó mucho: esperó a que ella saliera a pedir ayuda para volver a meterla dentro de la casa arrastrándola de un pie y golpear-



Los vecinos de la localidad gerundense guardaron ayer un minuto de silencio por el crimen en la plaza del pueblo.

la de nuevo en repetidas ocasiones con una estructura metálica. Esta segunda agresión tuvo lugar en el comedor.

### Llevaba una navaja suiza

Después de esa brutal agresión, Álex se fue y ella pudo pedir ayuda a un vecino que llamó a los servicios de emergencia. Se encontraba muy mal herida y en estado de shocky todavía no ha prestado declaración. Sufre politraumatismos en la cabeza y en diversas partes del cuerpo presenta numerosos cortes. Está ingresada grave en el hospital Trueta de Gerona, aunque no se teme por su vida.

Tras el crimen, el sospechoso, que no tiene carnet de conducir, cogió el coche de su padre y escapó por una zona boscosa del municipio. El vehículo se le paró, atascado entre la maleza y las raíces de los árboles, y tuvo que seguir a pie. Fue así cómo lo encontraron los

El asesino huyó en el coche de su padre, pero se le encalló el vehículo en el bosque

Mossos d'Esquadra, ya que primero localizaron el coche y siguieron el rastro hasta atraparlo en la carretera hacia Albons. Los agentes vieron que el sospechoso tenía la ropa llena de sangre y le requisaron una navaja, parecida a los del modelo de origen suizo, que llevaba encima. Tras la detención lo llevaron a la vivienda para hacer una reconstrucción del crimen junto a la comitiva judicial. Pese a la versión que ofreció el acusado, que estaba acompañado de su abogada, durante esta reconstrucción los investigadores recabaron varias

pruebas que apuntarían a que Álex presuntamente quiso matar a su hijo para dañar a la madre. Ello avalaría que estamos ante un nuevo caso de violencia vicaria.

En este sentido, el cuerpo del menor tenía cuatro heridas en el pecho, a la altura del corazón, compatibles con el filo de la navaja incautada al sospechoso, según explicaron fuentes de la investigación a El PERIÓDICO. Es decir, el niño fue víctima supuestamente de un ataque que quiso acabar con su vida.

Astrid tiene la mandibula rota y la policia encontró un diente en la cama y otro en el comedor. Las únicas heridas por arma blanca que presenta son cortes superficiales en la cara. Por eso, los agentes sospechan que el detenido supuestamente mató al menor ante la madre para causarle el mayor sufrimiento posible y después le propinó una paliza brutal, pero la dejó viva para que sufriera por la muerte de su hijo.

David Borrat / Efe

El cadáver del menor se encontró en su habitación y, según debe confirmar el análisis exhaustivo de las salpicaduras de sangre, lo más probable es que Álex lo hubiera dejado allí. El detenido pasará en las próximas horas ante el juzgado de La Bisbal d'Empordà y podría ser acusado de asesinato entre otros delitos.

El Ministerio de Igualdad confirmó ayer que se trata de un caso
de violencia vicaria, el quinto en lo
que va de año en España. El ministerio tuvo que rectificar su comunicado, ya que aseguró que «existían antecedentes por violencia de
género hacia el presunto agresor
por parte de su expareja y madre
del menor» cuando desde el juzgado de La Bisbal se reitera que no
existen denuncias previas entre la
pareja ni ningún procedimiento
abierto por maltrato.

Sociedad | 27 el Periódico de Aragón Viernes, 5 de abril de 2024

Piden formar a toda la judicatura, también jueces civiles que actúan en los divorcios, sobre la violencia de género sobre los niños.

# Cinco asesinatos evidencian los fallos del sistema de protección

PATRICIA MARTÍN Madrid

El pequeño Ayax, con tan solo 5 años y asesinado por su padre en Bellcaire d'Empordà se ha convertido en el quinto caso de violencia vicaria, aquella que se ejerce para infringir el máximo daño a una madre pero sin llegar a matarla, en lo que va de 2024 en España. Matando a su hijo (o a sus hijos), se la condena a vivir muerta en vida.

Desde 2013 han fallecido 55 menores debido a la violencia de género vicaria, pero la situación actual supera los registros anteriores porque ha habido cinco asesinatos de niños en un corto periodo de tiempo, apenas cuatro meses. Se trata del peor arranque de año desde que hay estadísticas. En otros cinco ejercicios hubo más fallecidos (por ejemplo, en 2017 hubo ocho víctimas menores), pero fue a lo largo de todo el año, no solo en el primer cuatrimestre.

Antes que Ayax, el pasado 18 de marzo, fallecieron Elisa y Larisa (2 y 4 años) en Almería, después de que su padre aprovechara el régimen de visitas para envenenarlas. Y en enero, Xavier y Noa (de 10 y 7 años) fueron asesinados por su padre en Barcelona, que después se suicidó.

David Borrat / EFe

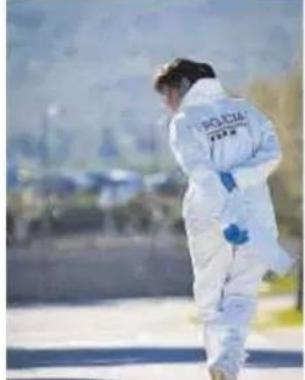

Una agente busca evidencias en el lugar del crimen.

La concatenación de asesinatos tan graves y en un corto periodo de tiempo ha hecho saltar las alarmas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, indicó ayer que la situación les «preocupa» y les «ocupa». Por ello, se está trabajando con otros ministerios, Interior y Justicia, para «hacer un mejor diagnóstico» de qué está sucediendo y ver «cómo reforzar las medidas de protección». Redondo admitió que frenar la violencia machista es «muy complicado» debido a que el machismo es «estructural» y hay que trabajar en multitud de ámbi-

De entrada, los recientes asesinatos evidencian que los pasos que

se han dado hasta ahora, como reconocer a los menores como víctimas de la violencia de género; que en el sistema Viogen de protección a las denunciantes se incluyan preguntas para valorar el riesgo en el que se encuentran los niños o la reforma legal que obliga a los jueces a suspender el régimen de visitas cuando el padre haya sido denunciado por violencia de género, son insuficientes.

De hecho, Cataluña, pionera en el reconocimiento legal de la violencia vicaria, ha solicitado al Gobierno central que extienda la formación en perspectiva de género a toda la judicatura, también en el ámbito civil, que es donde acuden muchas víctimas en busca de un divorcio pero sin revelar o denunciar el maltrato.

Además, la reforma legal sobre el régimen de visitas dejó un resquicio: la posibilidad de que los jueces mantengan la comunicación con el padre bajo el «interés superior del menor», por lo que en ocasiones se perpetúa la situación de peligro.

Según un estudio realizado por la Asociación de Mujeres Psicología Ferninista bajo el título Violencia vicaria: un golpe irreversible contra las madres, el 44% de los asesinatos de violencia vicaria se producen durante el régimen de visitas.

## Publicación en el BOE

Podrán prescribir fármacos para dejar de fumar y anestésicos locales bajo determinadas circunstancias

## Via libre para que el personal enfermero recete algunos medicamentos

**EL PERIÓDICO** Madrid

El personal de enfermería podrá dispensar medicamentos para dejar de fumar y anestésicos locales. El Ministerio de Sanidad publicó en el BOE la aprobación de la Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras, tal y como recoge Europa Press. En ambos casos, Sanidad subraya la necesidad de «dejar constancia en la historia clínica del paciente, la identificación de la enfermera que realiza las diferentes actuaciones en base a sus competencias y de acuerdo al protocolo y/o guía asistencial consensuado».

La Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó estos documentos el 26 de febrero de 2024. La primera guía tiene en cuenta la atención sanitaria y los tratamientos para la deshabituación tabáquica. Cada año fallecen en España alrededor de 50.000 personas como consecuencia del consumo de tabaco: el 33,1% se debe a cáncer de pulmón, la primera causa de muerte atribuible al tabaquismo.

En la atención a las personas fumadoras, precisa el Ministerio de Sanidad, se deben garantizar la accesibilidad al consejo sanitario respecto al consumo de tabaco y la exposición al humo del tabaco ambiental, y a los distintos recursos de ayuda. El departamento que dirige Mónica García considera «fundamental» el rol de la enfermera, mediante una valoración individualizada (grado de aceptación, adherencia al tratamiento, aparición de efectos secundarios...), la combinación de intervenciones para modificar la conducta y el «uso de fármacos eficaces en base a los protocolos establecidos, que garanticen el seguimiento protocolizado del tratamiento farmacológico de estos pacientes en colaboración con el resto de profesionales».

Por otro lado, en cuanto a los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que requieren del uso de anestésicos locales, la guía permite la indicación de bupivacaína, lidocaína, mepivacaína, tetracaína, combinaciones de amidas, combinaciones con bupivacaína, asociaciones tetracaína + nafazolina y asociaciones tetracaína + oxibuprocaína. Las podrán recetar a toda población adulta o pediátrica que lo requiera para calmar el dolor bajo determinados parámetros.

LA SEÑORA

D.E.P.

## Doña María Pilar Sirera Mora

Que falleció en Zaragoza, ayer día 4 de abril de 2024, a los 78 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

Sus apenados: esposo, don Feliciano Romeo Sánchez; hijos, Cesar y Sonia; hijos políticos, Montse y José Manuel y demás familia.

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral córpore insepulto que por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana dia 6 de abril, a las 11.00 horas en la Capilla 1 del Complejo Funerario de Torrero de Zaragoza, y acto seguido a la inhumación de sus restos mortales en el cementerio de la citada localidad, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

La capilla ardiente queda instalada en la sala 6 del Tanatorio Centro de Zaragoza.

ENALTA-TANATORIO CENTRO. Camino de las Torres, 73. Tel. 976 272 711



## Doña María Dolores Cotaina González

Viuda de Antonio Abengochea Bernal

D.E.P. Falleció en Zaragoza el día 3 de abril de 2024, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

Sus apenados: hijos, Cruz María, Antonio, Merce, Belén y Manuel; nietos, Marta, Manuel, Alejandro, Belén, Paula, Toño, Pilar, Nacho; sus Cuidadoras, Mónica, Cindy y Jeny, demás familia y amigos. No te olvidan.

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral corpore insepulto que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 5 de abril, a las 12.00 horas en la Iglesia Parroquial Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, La incineración se verificara en privado La capilla ardiente queda instalada en el velatorio nº4 del Tanatorio Centro en la citada localidad.

ENALTA-TANATORIO CENTRO. Camino de las Torres, 73. Tel. 976.272.711







Tanatorio propio Presupuestos telefónicos Todas las compañías de seguros

## **JESÚS CARRASCO**

**Escritor.** Jesús Carrasco irrumpió en el panorama literario en el año 2013 con 'Intemperie', una novela que se convirtió en un auténtico fenómeno editorial. 'La tierra que pisamos' (2016) y 'Llévame a casa' (2021) no hicieron sino confirmar su talento narrativo y ahora acaba

de publicar 'Elogio de las manos' (Seix Barral), con la que ha ganado el Premio Biblioteca Breve. El autor pacense quería escribir en un principio un ensayo sobre el trabajo artesanal pero la novela se le fue imponiendo. Ayer la presentó en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza.

Josema Molina

# «Empecé a escribir porque siempre me ha gustado hacer cosas que no sé hacer»

RUBÉN LÓPEZ

Zaragoza

«Una novela curativa y luminosa que narra el proceso de restauración de una casa en el campo que termina redimiendo a la familia que la ocupa. Una hermosa parábola humana sobre la importancia del trabajo manual como origen último del arte». Así definió el jurado del Premio Biblioteca Breve Elogio de las manos, una novela con la que Jesús Carrasco quería reivindicar el trabajo artesanal. Para ello se valió de una experiencia personal: la reconstrucción de una casa a la que el autor acudía de forma frecuente con su familia. De esta forma, el pacense se sitúa por primera vez como protagonista e invita al lector a su espacio más próximo para reflexionar sobre lo bueno de lo pequeño.

#### — ¿Por qué quería reivindicar el valor del trabajo artesanal?

— Siempre me ha acompañado. Tanto a mí como a mi familia, y quería escribir sobre algo que es importante para mí. Pensé que esa casa
podía servirme de fondo para hablar
de ese trabajo manual y también para abordar las relaciones humanas y
con el medio natural y animal. Además, luego me di cuenta de que la
casa podía ser una buena metáfora
de la vida: algo que sabemos que se
va a acabar pero seguimos viviendo
con intensidad.

### En un principio usted quería escribir un ensayo.

— Sí, yo quería reflexionar sobre la importancia del trabajo manual y sobre por qué los empleos manuales tienen históricamente peor consideración social que los intelectuales. Me puse a investigar y descubrí que ensayísticamente eso ya se había abordado. Además, me empecé a dar cuenta de que yo no soy ensayista y me faltaban herramientas, así que la historia fue mutando hacia la novela hasta que la ficción se apoderó de la historia. Pero no deja de ser un libro meditativo, que propone ideas y reflexiones.



El escritor Jesús Carrasco, ayer en Zaragoza, donde presentó su última novela: 'Elogio de las manos'.

#### Entiendo que hay mucho de usted en la novela.

— Sí porque el punto de vista del narrador es el mío. Hay cosas más noveladas que otras, pero él observa el mundo con asombro y yo también. Sobre todo el mundo cercano, el más próximo.

#### — ¿Situarse como protagonista cambió su forma de narrar?

— Por supuesto. Nunca había narrado en primera persona a partir de
una experiencia personal. He tenido
que superar cierta resistencia al pudor porque no quería desvelar mi intimidad ni la de mi familia. Pero al
mismo tiempo me parecía que había
algo que merecía la pena en esa visión íntima de mi entorno, sobre la
crianza de los hijos y la relación con
los amigos y la familia. Me estaban
pasando cosas muy interesantes en
mi vida en esos años y pensé que



«Escribir es como soldar; hacerlo bien es casi imposible y eso es algo que me motiva mucho»

«Dentro de una casa pasan las cosas más importantes de la vida, aunque parezca todo muy cotidiano» también podían ser interesantes para los lectores.

#### — ¿Cómo definiría la novela de forma sucinta?

 Diría que es una novela doméstica. No solo porque sucede en una casa, sino porque todo lo que aborda se produce en su contexto. Creo que es una falsa percepción la que tenemos de la casa, porque todo parece muy cotidiano dentro de ella, muy poco novelesco, y sin embargo allí pasan las cosas más importantes de la vida: el amor, el aprendizaje, la decepción, las luchas entre generaciones, la rebeldía... Resumiendo mucho, creo que hay dos tipos de literatura: la que nos hace vivir vidas heroicas e inalcanzables y la que te hace reconocer la parte novelesca que hay en tu vida. Yo he dirigido la mirada a esta última, para intentar sacar una narración de lo más cercano.

#### — Sus anteriores novelas son más duras y oscuras. ¿Quería en esta reivindicar lo positivo de la vida?

— Totalmente. Quería acentuar la parte luminosa de la vida porque la trágica ya la abordéen mis libros anteriores y además nos rodea por todas partes. Basta con leer la prensa o encender la tele. Eso sí, la novela no esconde por ejemplo la enfermedad o el dolor, pero se trata de forma natural e incide en la parte más hermosa de lo que nos rodea.

#### — ¿Seguirá en un futuro esta senda más optimista?

— No lo sé, cada novela me sitúa ante un nuevo reto. Ahora estoy con otro libro que comparte la parte humorística de la vida. Se parece más a una comedia que a otra cosa. No sé, me apetece explorar diferentes registros y someterme a nuevos retos.

#### — En sus novelas siempre hay espacio para la reflexión. ¿Qué quería plantearle en esta ocasión al lector?

— Sobre todo quería proponer una reflexión muy básica: el reconocimiento del espacio próximo y particularmente de las manos y su uso. Pienso que las valoramos menos de lo que merecen, por su complejidad y lo que han hecho por nosotros. Si estamos aquí es porque tenemos un pulgar opositor. Son las manos las que no han traído hasta aquí. Con que el lector sacara una nueva atención sobre lo más próximo ya me parecería un logro. La belleza está ahí y solo hay que saber percibirla.

#### — ¿Por qué empezó a escribir?

— Por una pulsión que me ha acompañado toda la vida: hacer cosas que no sé hacer. Y en esta novela se ve mucho. El narrador intenta constantemente hacer cosas para la que no está preparado. Yo no sabía escribir novelas y sigo sin saber. Cada vez tengo más la sensación de que no tengo la fórmula, no puedo seguir una planilla. Tengo algo más de confianza, pero sigo dudando igual. Me interesa mucho de la literatura eso, que jamás se aprende. Es como soldar, que hacerlo bien es casi imposible. ■

Cultura | 29 el Periódico de Aragón Viernes, 5 de abril de 2024

## Hasta el 8 de septiembre

La Fundación Bancaja de Valencia acoge una selección de 70 obras de los diez integrantes del grupo, entre ellos los aragoneses Antonio Saura, Pablo Serrano y Manuel Viola.

# Una exposición reivindica al grupo El Paso y a sus artistas aragoneses

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Fundación Bancaja inauguró ayer en su sede de Valencia una exposición que va a reivindicar hasta el 8 de septiembre al grupo El Paso, un colectivo artístico clave en la renovación del arte en España en la segunda mitad del siglo XX. Sus integrantes aragoneses (Antonio Saura, Pablo Serrano y Manuel Viola) jugaron un papel determinante en la formación del grupo y, por supuesto, sus obras también tienen un gran peso en esta nueva exposición.

«En su momento, El Paso esmantiene su vigencia», subrayó la comisaria de la exposición, la zaragozana Lola Durán, durante la presentación de la muestra, que exhibe piezas procedentes de cerca de 30 colecciones (entre ellas la del Museo Pablo Serrano de Zaragoza).

Grupo El Paso (1957-1960) incluye una selección de más de 70 obras de los diez artistas integrantes del grupo: Rafael Canogar,



candalizó y hoy 70 años después La muestra reivindica al grupo El Paso, clave en la renovación del arte.

Martín Chirino, Luis Feito, Juana Francés (esposa de Pablo Serrano), Manuel Millares, Manuel Rivera, Antonio Suárez; y los aragoneses Antonio Saura, Pablo Serrano y Manuel Viola. Cerca de 70 años después, esta muestra constituye uno de los proyectos «más relevantes» hasta la fecha en la exhibición de la obra de este grupo que

supuso una revolución en el «aletargado panorama creativo español de la época».

La muestra que propone la Fundación Bancaja parte de 1957, cuando el colectivo redacta y firma el manifiesto, pero la comisaria recordó que hay antecedentes claros del inicio de este movimiento artístico en 1953, en el curso de arte

abstracto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander que reunió a Miralles, Saura y Rivera, junto al arquitecto José Luis Fernández del Amo, director del Museo Nacional de Arte contemporáneo recién creado.

#### Los orígenes del grupo

La gestación de El Paso se produce entre 1955 y 1956 a partir de las primeras conversaciones entre Antonio Saura y el crítico de arte José Ayllón. En febrero de 1957 se constituye el grupo en Madrid y un mes después se publica el Manifiesto, escrito por Ayllón y firmado por todos los miembros del grupo, herederos del surrealismo, el neoconstructivismo y el cubismo.

En el manifiesto declararon su voluntad compartida de «vigorizar el arte contemporáneo español», que contaba con «brillantes antecedentes», pero se encontraba, lamentaban, en ese momento «falto de una crítica constructiva, de marchands y de salas de exposiciones» que orientaran al público y de unos aficionados que apoyaran toda actitud renovadora.

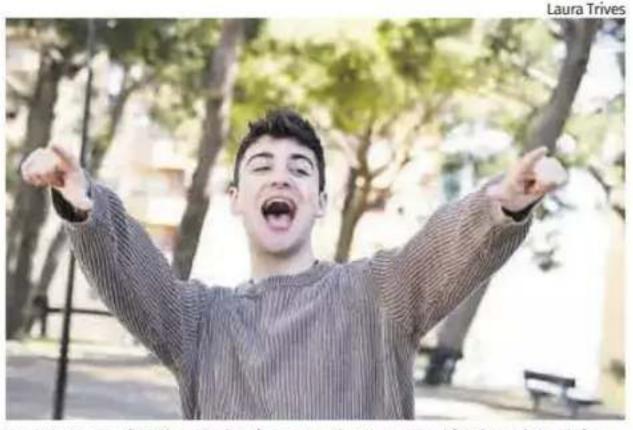

Juanjo Bona, finalista de 'OT', ayer en la presentación de su 'single' en el quiosco Nusa Dua Terraza del parque Castillo Palomar de Zaragoza.

El de Magallón ha quedado «muy contento» con el resultado de su primer single, el que ha compuesto con los zaragozanos Fresquito y Mango. Con los que confesó que ha sentido «mucha unión por ser de la misma tierra». «Además, en la producción me han ayudado un montón, sin ellos no hubiera podido», comentó.

Josema Molina



Pedro Piñeiro, ayer.

## Hasta el 12 de abril

Da comienzo la decimoséptima edición del Ecozine Film Festival Zaragoza

E.P. Zaragoza

La decimoséptima edición del Ecozine Film Festival Zaragoza, dirigido por Pedro Piñeiro, se inauguró ayer por la tarde en el Centro de Historias. Hasta el próximo 12 de abril, la cita propondrá diferentes proyecciones con el objetivo de dar visibilidad a producciones audiovisuales enfocadas en temas socioambientales.

El Centro de Historias y la Filmoteca albergarán el festival, que ayer se abrió con el estreno en España del documental canadiense Scrap. En él se aborda todo lo que los habitantes de la Tierra van abandonando a lo largo de su vida.

El artista multidisciplinar Sergio Muro ya protagonizó el miércoles en la plaza de España una performance para presentar el festival. La actuación del artista aragonés, titulada Imagina, removió las conciencias de los viandantes.

En esta decimoséptima edición hay un total de 34 títulos a concurso, entre largometrajes, cortometrajes y documentales. Además se entregará el Premio Ecozine al compromiso ambiental o Premio Berta Cáceres. Este año destaca el de distribuidoras, en el que el mejor largometraje será distribuido en salas nacionales.

Las 16 ediciones anteriores, en las que miles de espectadores han pasado por las salas, han servido para crear un espacio de reflexión y crítica educativa, con el audiovisual como elemento fundamental en todos sus géneros y formatos. ■

## 'Operación Triunfo'

El joven magallonero, finalista de 'OT', presentó ayer su primer 'single', que ha realizado junto a los zaragozanos Fresquito y Mango.

## Juanjo Bona: «Aún me queda mucho por crecer, pero me he quitado muchas capas»

ANDREA SÁNCHEZ Zaragoza

El magallonero Juanjo Bona quedó cuarto finalista de la última edición de Operación Triunfo. Ahora quiere hacerse un hueco en el panorama musical con su primer single: Lo que no ves de mí, que publicó el pasado viernes en Amazon Music y ya está disponible en el resto de plataformas musicales.

El aragonés presentó ayer en Zaragoza Lo que no ves de mí, una canción que hace referencia a lo que era antes de entrar a la academia. Aquí plasma sus miedos, sus inseguridades y todo lo que aprendió en el programa. «Todavía me falta mucho por crecer, pero he cambiado mucho en este tiempo, me he quitado muchas capas», confesó.

Dentro de la academia, empezó con un estilo «completamente diferente», tanto personal, como musical. «Cada semana fui conociéndome un poco más», subrayó. Además, aseguró que todavía no se define dentro de un género concreto: «Quiero seguir explorando y no creo que vaya a ceñirme a algo fijo durante toda la carrera. Lo que sí tengo claro es que el urbano no está hecho para mí, quiero lucir mi VOZ».

30 | Cultura Cine Viernes, 5 de abril de 2024 el Periódico de Aragón

## LOS ESTRENOS DE LA SEMANA

Hasta cuatro producciones españolas llegan a los cines en una semana en la que también destaca la precuela de 'La profecía'.

## La cartelera llega con Luis Zahera y Javier Gutiérrez como protagonistas

EL PERIÓDICO Madrid

La cartelera llega esta semana cargada de novedades. Un claro ejemplo de ello son las producciones españolas que desembarcarán este
viernes en los cines, como Pájaros,
tercer largometraje de Pau Durá;
Matusalén, la nueva comedia de
David Galán Galindo, o Animal/Humano, una curiosa historia que sigue las vidas paralelas de un chico
que quiere ser torero y un becerro
nacido para la lidia.

Protagonizada por Luis Zahera y Javier Gutiérrez, Pájaros es una emotiva road movie, una historia de un fracasado al que llaman Colombo (Gutiérrez), que trabaja en un garaje 24 horas y trapichea con marihuana para tener un sobresueldo, el día que conoce a Mario (Zahera).

David Galán Galindo (Orígenes secretos) dirige Matusalén, una co-media protagonizada por Julián López, convertido en El Alber, un rapero que a sus 44 añazos se matricula en la universidad por una apuesta con su padre: si no aprueba todas deberá dejar «esa tontería del rap» para siempre. Jorge Sanz, Alberto San Juan o Antonio Resines están en el reparto.

El cineasta italiano Alessandro Pugno propone en la producción española Animal/Humano una fábula en la que explora el complejo universo de la tauromaquia a través del crecimiento de dos personajes que pasan de la infancia a la adultez frente a los ojos del espectador.

La cartelera aterriza también cargada de novedades llegadas del exterior. Es el caso de La primera profecía, precuela de la terrorífica historia de Damien, protagonista de La profecía (1976). La nueva película sigue a una joven americana que es enviada a Roma para iniciar una vida de servicio a la Iglesia donde descubre una conspiración



Luis Zahera y Javier Gutiérrez, en un fotograma de 'Pájaros'.

para lograr que nazca un niño que sea la encarnación del mal.

Por su parte, Thea Sharrock dirige Pequeñas cartas indiscretas, una película de intriga protagonizada por un elenco de lujo, en el que figuran Olivia Colman y Timothy Spall, que ocurre en los años 20.

Protagonizada por el luchador

profesional, actor y exrapero John Cena (Barbie, Fast & Furious X), Freelance es la nueva comedia de acción del polivalente realizador francés Pierre Morel (Matar o morir, Distrito 13). Cena es un ex agente de las fuerzas especiales al que contrata la periodista Claire Wellington (Alison Brie) ■

## La precuela merecida

## 'La primera profecía'

Arkasha Stevenson (5/4/2024)

s inevitable recibir con escepticismo cada nuevo derivado de un clásico del cine de terror. ¿Una precuela de La profecía (1976), de Richard Donner? ¿En serio? Sí, iba en serio. Y lo mejor es que es una película extraordinaria. Sucede en Italia en 1976 y tiene como protagonista a Margaret (Nell Tiger Free), joven novicia que ingresa en un orfanato dirigido por monjas. Ese es el arranque de una película de orígenes respetuosa con el clásico del que parte, ingeniosa en su diálogo con el mismo y pensada en su adaptación de la historia a los códigos del presente.

Sin forzar la agenda, sin entrar en el resbaladizo terreno de lo metafórico y con el terror siempre en primer plano, La primera profecía está muy conectada a los discursos y las reflexiones actuales en torno a la intimidad, el cuerpo y el deseo. Pocas películas recientes hablan de una forma tan impresionante (tan física, radical, clara) como esta de la violación de la intimidad, del control del cuerpo por otros y del deseo castigado.

Es importante aclarar que, aunque la película respira todo esto, no es cine de tesis. Es una fiesta. Una fiesta del horror. En un debut apabullante, Arkasha Stevenson (curtida en series como Channel Zero y Nuevo sabor a cereza) lo pone todo al servicio de la representación del horror, del espanto. La dirección artística, la fotografía y la planificación son exquisitas. **DESIRÉE DE FEZ** 

# La salvación en el movimiento

### 'Mi camino interior'

Denis Imbert (Estreno: 5/4/2024)

ylvain Tesson, en cuyo libro se basa Mi camino interior, es un escritor y viajero francés. El protagonista de su novela, Pierre, cae al asfalto desde el octavo piso de una casa en una noche de borrachera. Mucho tiempo en coma y después una larga recuperación. Costillas y huesos rotos, una enorme cicatriz en la mejilla izquierda y, sobre todo, unas piernas que no funcionan como lo hacían antes. Pese a ello, el personaje -un buen Jean Dujardin- emprende una marcha a pie de 1.300 kilómetros por media Francia siguiendo lo que él mismo denomina una geografía alternativa. La película reconstruye esa marcha y utiliza el flashback para que el personaje recuerde vivencias pasadas y nosotros sepamos cómo era su vida antes.

«Mi salvación estaba en el movimiento», asegura el protagonista cuando emprende la marcha que tiene algo de Werner
Herzog cuando recorrió a pie la distancia
entre Múnich y París para ver a Lotte Eisner, que estaba muy enferma. El destino de
Pierre es distinto. No hay un destino, sino
una superación de los fantasmas y los errores cometidos a través del movimiento salvador. El filme fluye bastante bien a través
de fundir al individuo con el paisaje, aunque hubiera sido preferible menos recuerdo y más presente, más superación que rememoración. QUIM CASAS

## Duelo de actrices

## 'Pequeñas cartas indiscretas'

Thea Sharrock (Estreno: 5/4/2024)

na mujer moderna y una mujer devota y moralista. Una mujer que vive la vida al día, disfrutando de sus placeres aunque sea de condición social precaria, y otra, ya entrada en años, que aún está sometida a los designios de sus estrictos padres y no disfruta de nada salvo del cotilleo y del hecho de juzgar a los demás sin intentar comprenderlos. O, resumiendo, Jessie Buckley contra Olivia Colman, las actrices que interpretan respectivamente a estos dos personajes. Si hay filmes que se basan en el choque actoral, muy por encima de tramas, personajes y estilo de realización, Pequeñas cartas indiscretas es uno de ellos.

El problema es que, a medida que avanza, la película se reduce a ese juego interpretativo. Las dos están muy bien. De Colman lo sabemos casi todo dada su versatilidad. Buckley es menos conocida, pero borda su personaje, representación del libre albedrío frente al conservadurismo de la mojigata sociedad descrita en el relato, en una localidad costera en los años 20 del siglo XX. Pero cuando las interpretaciones son mejores que los personajes, cuando estos están descritos con trazo grueso y abundan los clichés, el juguete se avería. La mejor prueba es la composición exagerada de otro gran actor, Timothy Spall, en el papel del padre de Olivia Colman. Q. C.

## Ni humor, ni química, ni nada memorable

#### 'Freelance'

Pierre Morel (Estreno: 5/4/2024)

unque a ratos finja ser una mezcla de cine de aventuras y comedia romántica en la línea de Tras el corazón verde, Freelance apenas puede considerarse una película. Sí, se han invertido 40 millones de dólares y posee tanto una base argumental como un reparto encabezado por dos actores agradables, John Cena y Alison Brie, pero no solo no ofrece dosis mínimas de química entre ellos, ni de humor, ni de coreografías solventes de acción ni de nada memorable sino que, peor aún, apenas da muestras de intentarlo.

Su protagonista es un antiguo soldado reconvertido en guardaespaldas de una periodista cuya misión es entrevistar al dictador de un país sudamericano, y que se ve envuelto en un intento de golpe de Estado aderezado de tiroteos, persecuciones, críticas simplonas a las grandes corporaciones y pinceladas de paternalismo racista en el retrato de la población local. Se supone que ninguno de esos tres personajes son quienes aparentan ser en la película, pero es que ni ellos piensan o actúan como gente real ni resulta fácil entender por qué les pasa lo que les pasa. El francés Pierre Morel nunca dio muestras de ser más que un director de actioners intermitentemente solvente, pero nada en su filmografía previa ayuda a explicar semejante dejadez. NANDO SALVÀ

el Periódico de Aragón Viernes, 5 de abril de 2024 Gastronomía Cultura | 31

## Nueva propuesta

Es la primera que diseña su nuevo jefe de cocina, Julio Zarza, y se pueden disfrutar productos de temporada y de proximidad, con gran presencia de alimentos de la ribera del Ebro.

# El restaurante Celebris recibe la primavera con una nueva carta

C. AZNAR Zaragoza

El restaurante Celebris - Hotel Hiberus. Po Los Puentes, 2. 876 542 006 - acaba de presentar su nueva carta de primavera. A lo largo de sus entrantes, platos principales y postres se pueden degustar productos de temporada como las alcachofas o los espárragos, y proximidad, con gran presencia de alimentos de la ribera del Ebro y el corredor del mediterráneo, otorgando gran importancia a los colores propios de la estación en su presentación. Se trata de la primera carta creajefe de cocina, Julio Zarza. Chef con gran recorrido en el grupo, concretamente en el restaurante Aragonia Palafox, que ha dado el salto como principal en Celebris.

Además de la carta, el restaurante ofrece un menú degustación con algunos de los platos más significativos de la temporada, por 47 euros, bebida incluida, disponible todos los días en horario de almuerzo y cena. Incluye un Brioche tostado de meloso de ternera y



da íntegramente por su nuevo El restaurante, ubicado en el Hotel Hiberus, acaba de estrenar su carta de primavera.

micro brotes, Mosaico de espárragos, vieira marinada y parmentier de azafrán, Suprema de corvina con guiso de tomates, salicornias y velouté al cava con huevas de arenque, Ternasco de Aragón IGP a baja temperatura con humus de patata y cous cous, finalizando con un postre de fresas maceradas al balsámico, merengue seco y yogurt helado. Tanto la nueva carta como este menú degustación estarán disponibles hasta el mes de junio, cuando llegará una nueva propuesta. Para los que se acerquen en coche, disponen de parking en el propio hotel para los clientes del restaurante.

El grupo hotelero Palafox Hoteles, al que pertenecen el Hotel Hiberus, Hotel Palafox — cuyo restaurante también cuenta con menú degustación y carta de temporada—, Hotel Reina Petronila, Hotel Alfonso y Hotel Goya en Zaragoza y Playa Victoria en Cádiz,
está realizando una apuesta firme
por dar a conocer sus restaurantes. Su objetivo es invitar a los ciudadanos a que se acerquen a conocer su gastronomía y romper la
barrera que a veces supone para
los comensales disfrutar de los
restaurantes ubicados en hoteles,
que no son exclusivos para los
clientes alojados. 

■

#### La Tilde

## Hasta el 14 de abril

Participan tres establecimientos zaragozanos en este concurso intinerante que gira por quince ciudades españolas diferentes.

## The Champions Burger, en el parque Macanaz de Zaragoza

G. A. Zaragoza

Hasta el próximo domingo, 14 de abril, The Champions Burger estará en Zaragoza, esta vez en el parque Macanaz. Este concurso itinerante gira por quince ciudades españolas y busca encontrar la mejor hamburguesa entre los participantes.

Tan solo un aragonés está presente a lo largo de toda la ruta, Nola Smoke, con su food truck, el NolaBus, un autobús de dos pisos, donde Alex Viñal ofrece su Grajam Bels, elaborada para la ocasión. Se trata de una hamburguesa que lleva 200 gramos de vaca madurada en brasa kamado, pan brioche de mantequilla, salsa casera noemmy ahumada de sobrasada a la brasa, pickle de manzana y miel, crema de queso curado y queso Edam.

Como invitados zaragozanos se

encuentran Mai Tai Exótico, que lleva su hamburguesa The Boulder; 200 gramos de picada de txuletón y picaña a la parrilla con torrezno de Soria entre sus ingredientes. Y también 2GO Burger, que lleva La Perezona, con came de vacuno del Pirineo con salsa especial Champions Burger entre pan brioche.

Con acceso gratuito, de lunes a jueves, el horario será de 18 a 24 horas, mientras los fines de semana se amplía de 12 a 24 horas. Son



La hamburguesa de Nola Smoke.

24 hamburguesas, con precios entre 10 y 20 euros, la inmensa mayoría de carne de vacuno, que van desde las más clásicas a las más elaboradas, con toda suerte de complementos. También habrá puestos de pollo y patatas fritas, de tartas de queso y dónuts. Además de bebida y música. ■

## Espárragos

#### IVA INCLUIDO

JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ URTASUN

Por más que debido al cambio climático muchos refranes sean cada vez menos precisos, sigue funcionando el que expresa «los espárragos de abril para mí, los de mayo para el amo y los de junio para el burro o ninguno». Quiérese decir que ya han llegado los espárragos de temporada, los cultivados en los campos nacionales, esos que siguen con continuas reinvindicaciones.

¿Sabía que había llegado? Probablemente no, pues los habrá visto desde hace meses en muchos lineales, procedentes de quién sabe dónde, como tantos productos, por ejemplo, los tomates.

Hace ya bastantes años, se decidió promocionar en Alemania donde tienen extrema pasión por este sabroso brote los espárragos locales. Para ello lanzaron una campaña publicitaria que iba recordando los días que faltaban para que llegara dicho alimento. Así explicaban que los que se ofertaban no eran locales, a la vez que creaban expectativas.

Probablemente campañas similares no tengan mucho sentido en nuestro país, con tanta diversidad de climas y profusión de invernaderos, que han alterado el calendario tradicional de recolección de los vegetales de la huerta. ¿Recuerda que antaño la borraja era una verdura de invierno?

Mientras la ciudadanía no recupere mínimamente el sentido del calendario, será difícil que sea capaz de solidarizarse eficazmente con las reivindicaciones de agricultores y ganaderos. Si queremos consumir pepinos y calabacines todo el año, las cadenas de distribución nos los proporcionarán, vengan de donde vengan, los produzca quien los produzca.

Pues es el consumidor, finalmente, quien decide qué comprar. Incluso en contra de la poderosa industria agroalimentaria que trata de llevarnos a su terreno, a los ultraprocesados o a los vegetales híbridos, tan iguales como bonitos, pero sin apenas sabor.

Todavía somos muchos quienes recordamos aquellas ansias de que llegara mayo para disfrutar de las primeras fresas y cerezas, o esos primaverales guisantes que están al caer.

De momento, tenemos dos meses por delante para disfrutar de nuestros espárragos, tanto hervidos, como a la brasa, antes de esperar a que se complete otro ciclo agrario.

## **REAL ZARAGOZA**

## **MAIKEL MESA**

## Centrocampista del Real Zaragoza

«He sido un echado para delante toda la vida, es lo que me ha tocado ser y vivir. El carácter me ha sumado solo, he sido competitivo a 'full' siempre», admite Maikel Mesa, que habla del bloqueo que se sufría en el Zaragoza, de su posición ideal en el campo y del sueño que aún mantiene de jugar en el Tenerife, en el equipo de su tierra: «Es muy entendible. Un zaragozano te lo dirá igual. Ojalá se dé hacerlo en el Tenerife, para mí sería un orgullo haber jugado en Las Palmas y allí»

# «Hoy estoy aquí, pero mañana no lo sé, el fútbol es muy caprichoso»

S. VALERO Zaragoza

#### — ¿Cómo se recibió en el Real Zaragoza la victoria ante el Tenerife tras siete jornadas sin ganar?

— Veníamos en una situación complicada, no solo por los resultados, sino también psicológicamente, el equipo estaba sufriendo mucho. Necesitábamos ganar y sabíamos que podía ser un punto de inflexión importante, no se podían escapar esos puntos y al lograrlos ha sido, sobre todo, un alivio.

### — ¿Notaban ese bloqueo?

— Sí, mucho, no solo en los partidos, también en los entrenamientos, en los que veías claro que el equipo estaba por debajo del nivel, no solo física o tácticamente sino por ese bloqueo de cabeza.

#### — Tras 33 jornadas, un gran inicio, la caída después, la llegada de otro entrenador, no terminar de levantarse, otra caída y un tercer técnico. Es muy difícil explicar esta temporada...

— La explicación habla un poco de la complejidad de la categoría y del fútbol en sí. Se hizo un proyecto para buscar otro objetivo y se te da al contrario. Es fútbol. Ojalá supiéramos el porqué, ya que lo habríamos atajado mucho antes.

#### — Sin entrar en las circunstancias y en el devenir, ¿para qué tenía equipo el Zaragoza en este curso? No es para ser decimoquinto...

— Pero es que eso es lo que somos. Por deméritos propios el Zaragoza está el 15°. Se creó un proyecto para ascender, eso está claro, pero la complejidad del fútbol es esa. Si fuera solo por dinero, los tres equipos que bajan serían los que siempre subieran. Estás donde mereces estar, ya que a las alturas que estamos no hay más.

– ¿Qué ha cambiado la llegada de



Maikel Mesa posa en la Ciudad Deportiva después del entrenamiento de ayer.

## Víctor Fernández en estos tres partidos?

— Nos ha aportado tranquilidad en todos los aspectos, en entrenamientos, en la afición y demás. Ha venido para sumar y nos ha restado en muchas situaciones en las que al equipo le estaba costando afrontar partidos en casa y no ser capaces de ganar. Nos ha restado en presión, por supuesto. Ha sido clave para conseguir esa unión y la gente ve que con Víctor al frente el equipo es otro, diferente, y esa unidad nos va a hacer mejores a todos.

#### — Julio Velázquez apostó mucho por primar la solvencia atrás y el equipo apenas llegaba y generaba en los últimos partidos con él. ¿Cree que eso concuerda con el estilo que pide La Romareda?

— La Romareda lo que quiere es que el equipo gane, se juegue con tres centrales, con cuatro defensas o con cinco. Ante el Leganés jugamos con tres atrás y se hizo un partidazo y la gente salió contenta. O ante el Sporting. No se dieron los resultados y ya está, fue una pena porque Julio Velázquez estaba implicado al máximo, pero se dio ese cambio y para delante.

### Con 41 puntos y 9 jornadas por delante, la meta solo son los 50.

— Sí, por supuesto. Nos tenemos que dejar de tonterías y no podemos engañar a nadie. Hay que lograrlos cuanto antes y, si lo haces en febrero, tienes más margen para estar arriba. Ahora queda mucho menos, pero es la meta, no hay otra.

#### — Cuando Víctor es presentado ya habla de peligro y en esa comparecencia también lo admite Juan Carlos Cordero. ¿Lo han visto ustedes en el vestuario?

— Aquí nadie ha sido ajeno a la situación que se vivía, pasaban las semanas no ganabas y miras a ver dónde estás y ves que más cerca de abajo. ¿Peligro? Obviamente te pones en alerta cuando los resultados

no llegan y tienes que ganar. Hemos sido conscientes de la situación en la que estábamos y lo seguimos siendo.

#### Nueve goles suma ya en esta temporada en Liga. ¿Hasta qué punto está satisfecho y se ha visto al mejor Maikel Mesa?

- En cuanto a goles está claro que es mi mejor temporada, estoy siendo muy eficaz. Si termino las Ligas con treinta y muchos partidos sé que logro buenos números y aquí he tenido esa regularidad, con la dificultad de serlo con tres entrenadores, y estoy aportando.

#### Ante el Tenerife Víctor le sitúa en la izquierda, donde ya jugó con Escribá y en otros momentos de su carrera, pero da la sensación que no es donde más cómodo se siente.

 Lo he hecho muchas veces. Mi posición ideal es en el once, porque quiero jugar siempre, obviamente si juego por dentro tengo más capacidad de asocia-



## «Víctor ha venido para sumar y nos ha restado en situaciones de presión en casa»

ción y de llegada, pero si muchos entrenadores me han colocado en la banda es porque ven que ahí puedo aportar, ven algo que no se ve desde fuera.

#### Lo que se ve desde fuera es que si juega en zonas interiores, muchas veces le hace falta más volumen de participación.

- En el último partido ante el Tenerife casi no toqué la pelota, parece que no estoy y me podía haber ido de La Romareda habiendo hecho dos goles. Yo soy esto, soy así, no hace falta que necesite asociarme todo el partidoni tener todo el rato el balón, sino solo estar y aparecer.

#### Tampoco esconde en muchas ocasiones su carácter. No le falta, sin duda.

— Sí, lo tengo, por eso al llegar aquí el vestuario creyó que podía ser uno de los capitanes del equipo. Tengo mucho carácter, desde pequeño además, y eso ha hecho que sea futbolista profesional, que esté aquí, y lleve tantos años. Sin él habría abandonado mucho antes.

# «Sin el carácter que tengo habría abandonado mucho antes»

S. VALERO Zaragoza

#### - ¿Cree que ese carácter solo le ha sumado o a veces le ha restado?

- Me ha sumado solo, porque he sido competitivo a full siempre. He vivido situaciones con entrenadores que no me daba la mano ni por la mañana, pero he sido cabezón, no me he rendido nunca. He tenido que dar pasos atrás en mi carrera, bajando a Segunda By tirar para delante. Y eso es por mi carácter.

#### Se quedó huérfano de padre de muy pequeño, eso marca mucho.

- He sido un echado para delante toda la vida, es lo que me ha tocado sery vivir. Estaba y estoy muy unido a mis hermanos y a mi madre, pero no me quedó otra que salir y ganarme la vida como fuera. Ese carácter ha hecho que esté aquí y después de tantas vueltas.

#### Cumplirá 33 años en junio y solo ha jugado un partido, con Osasuna en la 12-13, en Primera. ¿Qué le ha faltado para llegar a la élite?

 Por trabajo no ha sido. La tranquilidad que yo tengo es que si ya no llega esa oportunidad antes de que me retire yo lo he dado todo cada día y en todos los equipos. Al Maikel Mesa profesional nadie le puede poner un pero. No sé qué me ha faltado, obviamente si no lo logro se me quedará esa espina porque a todos nos gusta estar lo más arriba posible y pensaré en la mala suerte de no haber llegado.

#### - Ante el Tenerife consigue un muy buen gol de volea, en un remate de delantero. ¿Lo fue en sus inicios?

 No lo fui nunca en mi carrera, siempre jugué más atrasado. Esa capacidad de definición es innata. Llevo toda la vida haciendo lo mismoy es mi virtud mayor, aparecer de segunda línea y hacer gol.

#### — ¿Es su gol más bonito aquí?

 — El del Sporting también fue bueno, aunque este fue bonito, claro.

#### - No lo celebró ese tanto ante el Tenerife, donde estuvo hasta en cadetes. ¿Por qué no lo hizo?

 Es que siempre quise jugar en el Tenerife, soy de allí y lo que quiero es jugar en el equipo de mi tierra. No se dieron las circunstancias otras veces y el año pasado hubo un acer-

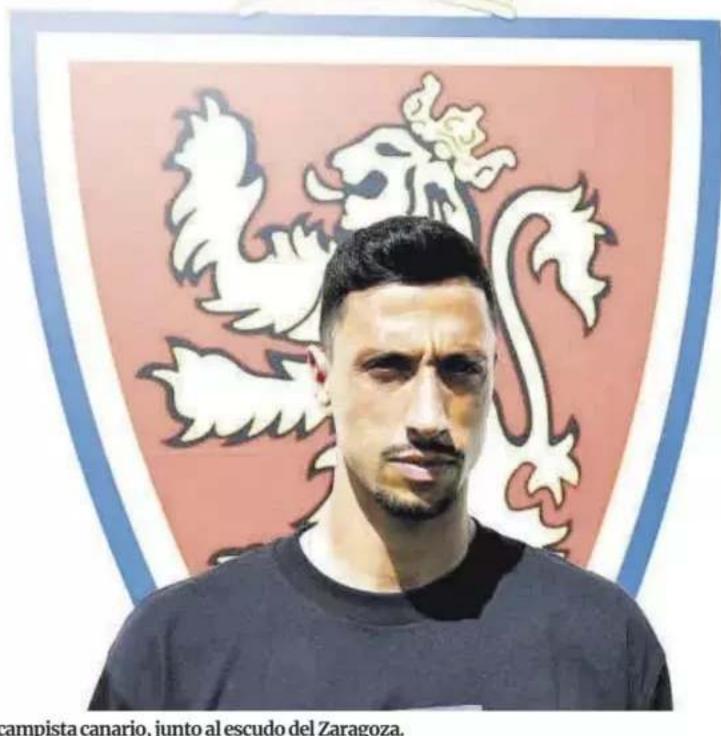

El centrocampista canario, junto al escudo del Zaragoza.



«Ante el Tenerife no toqué casi la pelota y me podía haber ido condos goles. Yo soy esto, soy así»

## «La camiseta del Zaragoza pesa más, pero el que viene aquí es consciente de eso, a nadie se le engaña»

camiento bastante importante, pero el fútbol es esto, también tomar decisiones. Hubo un día en que le marqué con Las Palmas y lo celebré. Me equivoco una vez, dos no. Metí el gol y no lo celebré por respeto.

## — Habla en pasado de ese deseo de jugar en el Tenerife. ¿Se puede dar en un futuro?

Atodos nos hace ilusión jugar al-

gún día en el equipo de tu tierra. Eso creo que es muy entendible. Un zaragozano si le preguntas te lo dirá igual. Ojalá se dé jugar en el Tenerife, para mí sería un orgullo haber estado en Las Palmas y allí, es la ilusión de cualquier canario.

## - Aquí le queda un año, porque firmó por dos. No concibe otra situación que no sea seguir, ¿no?

- Es que vivo al día a la máxima expresión, a tope. Hoy estoy aquí y mañana no lo sé, porque el fútbol es muy caprichoso. Si no llevara nueve goles igual usted me estaría preguntando por mi salida en verano.

#### Ese proyecto futuro de ascenso, ¿tiene que tener una continuidad de esta temporada en muchos nombres o firmar una nueva revolución como la del verano pasado?

 Eso ya es de la dirección deportiva, en el verano pasado llegaron buenos futbolistas, hay mimbres para crecer a partir de ahí. Lo que puede suceder no lo sé, pero sí que hay una base de futbolistas que tienen que dar más y que pueden ser muy importantes en la categoría para estar arriba.

#### – ¿Qué le ha parecido la afición de La Romareda?

Miguel Angel Gracia

 Ha respondido a lo esperado. Cuando vienes a jugar aquí sabes al campo que llegas. En lo bueno y en lo malo, la gente se entrega a tope, pero también exige mucho. Pero es que nadie desconoce la exigencia de La Romareda, yo he venido aquí de rival y siempre decíamos de tener ocasiones rápido para que la gente se le vuelva en contra al equipo.

#### – ¿La camiseta del Zaragoza pesa más que otras de Segunda?

- Sí, por supuesto, pero el que viene aquí es consciente de ese peso, a nadie se le engaña. Yo estoy encantado por ahí, me gusta la exigencia, las aficiones y los estadios grandes.

#### Antes ha hablado del lado negativo de la afición y en Villarreal hubo un episodio de tensión que usted vivió a la salida del bus.

 Complican mucho esetipo de situaciones, tengo más edad y bagaje que otros, pero los hay más jóvenes o con menos experiencia y son más débiles. A nadie le hace bien que tu propia afición te diga que no mereces la camiseta.

34 Deportes
Viernes, 5 de abril de 2024 el Periódico de Aragón

## **REAL ZARAGOZA**

El Zaragoza cumple antes de jugar en el Ciudad de Valencia 6 meses y 12 partidos sin ganar fuera de casa, pero solo el Huesca ha caído menos veces a domicilio que los zaragocistas, que han perdido en 5 citas ligueras

## La gran paradoja viajera

S. VALERO Zaragoza

Admiten poca discusión los datos del Real Zaragoza como viajero en la historia reciente, esos seis meses exactos que se cumplen hoy sin ganar desde que lo hizo en Andorra el 5 de octubre, aún con Fran Escribá al mando, la peor dinámica viajera de su historia en Segunda y los 511 minutos sin anotar una diana desde que la marcara Maikel Mesa en el Nuevo Pepico Amat ante el Eldense el 15 de enero, en el primer partido de este 2024. Sin embargo, el conjunto zaragocista, en el que Julio Velázquez no llegó a estrenar el casillero de triunfos en las ocho salidas con el técnico pucelano mientras que Víctor solo pudo firmar tablas en su estreno en Anduva contra el Mirandés, no ha perdido apenas encuentros a domicilio, solo 5 en todo el curso (Racing de Ferrol, Elche, Albacete, Eibar y Valladolid). Únicamente el Huesca ha caído menos veces de visitante, mientras que Leganés, Cartagena y Levante igualan el repóker de derrotas blanquillas como forastero.

El problema, claro está, es que su contador de victorias se ha quedado a cero desde que Mollejo sellara la conquistada en El Principado. Entonces, jornada nueve, el Zaragoza era el mejor viajero de la categoría en promedio de puntos, con 9 (tres triunfos en Tenerife, Cartagena y Andorra y una derrota en Ferrol) de 12 posibles, ya que el Espanyol había sumado 10, pero

en cinco duelos. Ahí comenzó una racha que dura hasta la actualidad. Escribá ya no volvió a vencer fuera, con tablas contra Sporting y Burgos y derrota en Elche, mientras que Velázquez empezó cayendo en Albacete y sumó después empates ante el Espanyol, el Amorebieta, el Eldense y el Alcorcón para caer de nuevo en Ipurua con el Eibar, empatar frente al filial del Villarreal y firmar su sentencia con la derrota en Pucela, en su ciudad no de nacimiento, que fue Salamanca, pero sí donde se crio.

## Tablas con Víctor

Víctor, queda dicho, empezó con tablas en Anduva ante el Mirandés, pero ahora tiene por delante el reto de volver a ganar a domicilio tras una mala racha que ya dura 12 jornadas de Liga de viajero, a las que hay que añadir el doloroso traspié en Copa ante el Atzeneta pocos días antes de que Escribá firmara su carta de despido.

Así que el Levante y el Ciudad de Valencia suponen la oportunidad para acabar con esa terrible racha teniendo en cuenta que en esos últimos 36 puntos que ha puesto en juego fuera de casa sin victorias el Zaragoza ha sumado ocho, a través de las tablas, con cuatro derrotas. Y no sería el peor en este tramo de salidas en esta Segunda, porque desde que logró esa última victoria el conjunto zaragocista, el Villarreal B ha suma-



Mollejo celebra el gol del triunfo en el Estadi Nacional de Andorra.

No gana desde el 5 de octubre, en Andorra, y el Zaragoza era el mejor forastero. Velázquez se fue sin victorias fuera

do 4 puntos de viajero, el Albacete y el Andorra, cinco y el Tenerife y el Mirandés los mismos ocho que los blanquillos. El contraste son los 20 puntos fuera de casa que ha sumado en estos seis meses el Elche y los 18 del líder Leganés, por los 16 de Cartagena, Racing y Huesca.

Y, pese a llevar tanto tiempo sin ganar a domicilio, hay un equipo de Segunda al que la espera se le está haciendo más larga, el Andorra, que solo suma una victoria y la logró en la primera jornada de Liga, a mediados de agosto y en Butarque, mientras que el Albacete lleva el mismo tiempo sin vencer a domicilio que los zaragocistas, desde la novena cita del campeonato, y el Levante, desde la décima.

En números globales y gracias a su buen arranque y a la suma de sus empates en estos últimos meses el Zaragoza es el décimo visitante de la categoría, con 17 puntos y un balance de tres triunfos, ocho empates y las mencionadas 5 derrotas. En casa suma más puntos, 24, pero también lleva más derrotas, hasta 7, que de forastero, donde mañana puede acabar con esa dinámica que dura medio año.

## Francés: «Quiero estar tranquilo, ya se verá en el verano»

S. V. Zaragoza

Alejandro Francés, en Play Segunda, no quiso entrar en demasía en su futuro, sabiendo que le queda un año de contrato, hasta 2025 y que este verano su salida es muy factible, tras cuatro temporadas en el Zaragoza y con ofertas que no le van a faltar. «Yo ya le he dicho a mi representante que ahora mismo estoy en el Real Zaragoza, soy muy feliz aquí e intento demostrar cada día lo que puedo ser y lo que puedo dar. Ahora estoy centrado en el equipo, que para mí es lo más importante, y después en el verano ya me irá diciendo lo que hay o lo que no hay, pero ahora mismo quiero estar centrado en el Zaragoza y acabar la temporada lo más arriba posible», aseveró en este programa de la Cadena Ser. Y es que, como ha pasado en los últimos veranos, ofertas de la élite tendrá con total seguridad.

«Al final también te enteras de rumores que salen y es gratificante que clubs de Primera División se interesen por ti. Estoy muy agradecido a esos equipos, pero yo le he dicho a mi representante que quiero estar tranquilo, estar con mi familia, disfrutar de esta temporada y cuando llegue el verano ya se verá», añadió el central, fijo en la sub-21 y que está completando su mejor temporada desde que llegó al primer equipo, con dos buenos años iniciales, 2020-2022, yun curso pasado donde bajó su nivel.

«Otros veranos también había tenido ofertas y yo aposté por el Real Zaragoza porque soy muy feliz aquí y soy zaragocista como el que más», afirmó haciendo alusión a su renovación en 2022. Ahora, capitán en la sub-21, con unos Juegos por delante y tras una temporada a gran nivel, teniendo un año más de contrato, su situación invita a pensar en su adiós: «Este proyecto no ha salido como nosotros queríamos porque nosotros queremos ascender. Yo siempre he apostado por el Real Zaragoza y también nos sentaremos con el club. Y a ver qué pasa en un futuro, que no se sabe».

## Francés vuelve con el grupo tras su descanso

Francés, que el miércoles no se ejercitó con el grupo, lo hizo ayer y estará con total seguridad ante el Levante. Cristian puede volver a la lista tras la lesión en el sóleo, pero es posible que Víctor espere más. Borge, Nieto, Guti, Mollejo y Francho son baja y Liso y Pau Sans estarán con el primer equipo en la lista de hoy.

## El reencuentro de Victor y Miñambres

El partido que mañana disputan en el Ciutat de València el Levante y el Real Zaragoza, de La Liga Hypermotion, servirá para que vuelvan a coincidir en un campo de fútbol Felipe Miñambres y Víctor Fernández, después de que el segundo dirigiera al actual técnico levantinista en el Tenerife en la 97-98.

## Lalo Arantegui estrena su agencia

El que fuera director deportivo del club entre febrero de 2017 y diciembre de 2020 ha creado su propia agencia de representación, 'LA Players' después de estar en los últimos años, hasta enero pasado en Promoesport. En esa agencia están los zaragocistas Francés y Luna, ahora cedido en el Real Unión.

## Elche y Oviedo abren la jornada 34 hoy

Elche y Oviedo, separados por dos puntos, protagonizan un duelo hoy (20.30 horas) en el Martínez Valero entre aspirantes al ascenso en el que el equipo ilicitano necesita reaccionar para no descolgarse del segundo puesto ante un rival que precisa los puntos para entrar en la zona de promoción.

Eduardo Parra / Europa Press

## Fútbol / Los escándalos en la Federación

# Rubiales, investigado por sus actividades fuera de la RFEF

La Guardia Civil analizó la entrada del expresidente en el capital social de las empresas de a su amigo 'Nene': hoteles, comisiones y un sueldo de 4.000 euros

C. GALLARDO Madrid

La actividad económica de Luis Rubiales después de que el pasado mes de septiembre, y según sus propias palabras, fuera «forzado a dimitir» de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está estrechamente ligada a las inversiones de su amigo de juventud Francisco Javier Martín Alcaide, Nene. Ambos están siendo investigados por la jueza Delia Rodrigo por corrupción en relación con algunos contratos firmados en los últimos años por la Federación.

En uno de los últimos oficios entregados a la juez de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), que obra en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, los investigadores analizan la entrada de Rubiales en el capital social de las empresas vinculadas a Martín Alcaide tras su dimisión de la federación, y apuntan a su participación en sociedades para explotar hoteles en Granada, Málaga



drid), que obra en el sumario al que Luis Rubiales, en una imagen de archivo.

y República Dominicana, compra de compañías, un sueldo mensual de algo más de 4.000 euros en una de ellas (Conecta 17 Consulting SL) y sospechas de cobro de comisiones como contraprestación de las adjudicaciones a Gruconsa.

En cuanto a las sociedades en

las que aparece, en su constitución habrián participado, además de Rubiales y su amigo 'Nene', otros directivos de la RFEF de su entorno más cercano.

Así, el 10 de octubre de 2022, la principal beneficiaria de fondos procedentes de la RFEF a través de Gruconsa (Dismatec) y otra sociedad denominada InmomarLuq, administrada el entonces miembro del gabinete de presidencia y luego director de la selección masculina Albert Luque, adquirieron GRX EXport Pro SL. Tan solo diez días más tarde ampliaron capital para abrir la puerta a Rubiales y personas de su entomo en la federación, como el abogado externo Tomás González Cueto, el hoy exjefe de los Servicios Jurídicos Pedro González Segura, el responsable de marketing Rubén Rivera y

Timón y Antonio Gómez Reino.

Por otro lado, a través de llamadas intervenidas a Nene la investigación ha podido conocer que Gruconsa «estaría planificando un macro proyecto en Arabia Saudí de alrededor de 400.000 metros cuadrados para construir un estadio de fútbol una ciudad deportiva y al menos un hotel, junto con autoridades locales y otros empresarios». En el proyecto participaría Martín Alcaide «y habría mostrado especial interés Rubiales».

otros directivos como José María

Servicio Especial

## **Fútbol**

## La Fundación Alcoraz propone el regreso de Lasaosa

EL PERIÓDICO Huesca

El patronato de la Fundación Alcoraz, celebrado ayer, aprobó
proponer al consejo de administración de la SD Huesca la incorporación como consejero ejecutivo de Agustín Lasaosa Laliena,
además de otra persona pendiente de confirmar. Lasaosa regresará así cuatro años después
de tener que dejar la presidencia
de la entidad al ser investigado
en el caso Oikos y una vez que se
ha archivado la causa.

La Fundación Alcoraz ha solicitado la renuncia del cargo a Gustavo García Capó y a Cristina Aranda Gutiérrez, a quienes «agradece y reconoce» el trabajo realizado e incorporará a Javier Cruz León como asesor del órgano de administración de la SD Huesca SAD, en representación de la misma. Además, la fundación sigue trabajando en relación con la posible compraventa de las participaciones sociales que detenta en la SD Huesca SAD. Igualmente, en la viabilidad de la ampliación de capital.

## Ciclismo

## Vingegaard, Roglic y Evenepoel sufren una grave caída en la Itzulia

El danés tiene rota la clavícula y varias costillas y los tres tuvieron que abandonar

S. LÓPEZ-EGEA Barcelona

La cuarta etapa de la Itzulia pasó ayer a convertirse, desgraciadamente, en la del año, por lo negativo y por el tremendo y gravísimo accidente que retiró de golpe a Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Primoz Roglic; los dos primeros en ambulancia y el ciclista esloveno en el coche de su director Patxi Vila. El danés, ganador de los dos últimos Tours, sufrió una fractura de clavícula y devarias costi-

llas, que no debería hacer peligrar su presencia en la ronda francesa. Igual que sucede con Evenepoel, que se rompió la clavícula y la escápula derechas. Roglic no sufrió fractura alguna.

Llegó una curva. Faltaban 32 kilómetros. Todos estirados y en el fatídico lugar, con la protección tampoco colocada con mucho acierto, llegó el drama, una de las caídas más graves que se recuerdan en años, tanto por el gran número de afectados como por el nombre de los involucrados.

Vingegaard era retirado en am-



Captura de pantalla con los ciclistas caídos por el suelo.

bulancia y conducido al hospital de Vitoria situado a unos 25 kilómetros del lugar de la caída. Evenepoel, que trató de salvar entre piedras, árboles y hierba un accidente inevitable, entraba por su propio pie y agarrándose la clavícula derecha con el brazo izquierdo, a otra ambulancia. La Itzulia se quedaba sin vehículos sanitarios y la larga lista de afectados obligaba a evacuar a corredores como el australiano Jai Vine o el estadounidense Sean Quinn.

Después de neutralizar la etapa y de comunicar que no valían los tiempos, la organización decidió de forma discutible que los seis fugados, que precedían al pelotón antes de la grave caída, se disputasen la victoria. El resto de los ciclistas que sortearon el accidente llegaron a Legutio a ritmo tranquilo y con tímidos aplausos. El público no tenía ganas de fiesta, porque no había nada que celebrar a no ser la alegría porque nadie perdió la vida.

## Almeida coloca séptimo al Valencia

El Valencia se coloca séptimo de la clasificación tras vencer ayer jueves en el Nuevo Los Cármenes, en partido aplazado de la jornada 26, por 0-1 al Granada, que sufre su quinta derrota seguida y se mantiene a catorce puntos de la permanencia. Lo desequilibró el portugués André Almeida en el minuto 77.

## Zaragoza reunirá a la Industria del Deporte

Zaragoza acogerá los próximos 18 y 19 de abril el Encuentro Nacional de la Industria del Deporte en el Siglo XXI, con la participación de 20 ponentes del ámbito técnico, industrial, periodístico y de servicios deportivos que compartirán sus experiencias y hablarán sobre el impacto de la imagen y el éxito del deporte español en la industria. 36 Deportes
Viernes, 5 de abril de 2024 el Periódico de Aragón

## **Baloncesto / Casademont Zaragoza**

El Casademont Zaragoza afronta mañana un duelo directo contra el Obradoiro para dejar virtualmente sellada la salvación a falta de seis jornadas para el final de una difícil temporada.

# Un partido marcado en rojo

A falta de siete partidos para cerrar la temporada, el Casademont Zaragoza toca con los dedos una salvación virtual que puede dejar sellada este sábado frente a un rival directo, el Obradoiro (17.00). Es una cita marcada en rojo en el calendario del equipo porque la siguiente oportunidad frente a un rival de la zona baja no llegará ya hasta la penúltima jornada con la visita del Granada.

El Casademont tiene diez triunfos en su haber. Le faltan dos para las proclamadas 12 victorias que persigue Porfirio Fisac desde el principio de la temporada, pero si alcanza las once este sábado lo tendrá en su mano porque el Palencia sigue con cinco y el propio Obradoiro se quedaría con siete, cuatro de diferencia a falta de seis partidos. Mejor todavía si el equipo zaragozano recupera los ocho puntos de diferencia con los que cayó en el Fontes do Sar, porque entonces serían cinco de diferencia. Además, este fin de semana hay un dramático Breogán-Palencia, colista contra penúltimo.

Hasta el momento, el equipo aragonés no ha sido lo suficienteR. MACHÍN Zaragoza

Miguel Ángel Gracia

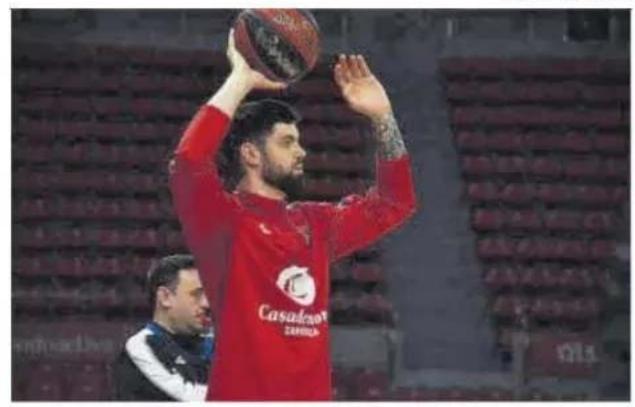

Santi Yusta, durante el entrenamiento del pasado lunes.

mente contundente contra los equipos de la zona baja, ni siquiera en casa. Fuera solo ha sido capaz de ganar en Palencia y, en casa, patinó contra el Andorra, único rival de abajo que le ha ganado los dos partidos. Tiene los averajes favorables con el Bilbao y el Palencia y desfavorables con el Andorra y contra el Breogán. Ante el Obradoiro debe recuperar ocho puntos (80-72), los mismos que frente al Granada (78-70).

El club quiere contar con la afición y por eso ha lanzado varias ofertas esta semana. El lunes anunció que cada abonado puede adquirir dos entradas a 10 euros cada una en Fondo Anillo 2 y esa misma tarde, en el entrenamiento a puertas abiertas, también se pusieron a la venta tickets para este sábado al mismo precio de 10 euros. También los clientes de Caja Rural, uno de los patrocinadores del club, pueden adquirirlas a ese precio. Volver a enganchar al aficionado es otro de los retos del equipo de Porfirio Fisac en esta recta final de la temporada.

Para el Casademont Zaragoza ganar significaría un poco de tranquilidad a falta de seis jornadas para el final, empezar a cerrar una temporada en la que las salidas prematuras, las lesiones y los continuos cambios en el roster, motivados tanto por factores externos como internos, han hecho que el equipo no tuviera la regularidad necesaria y haya ido ofreciendo una de cal y otra de arena a sus seguidores, provocando cierto desencanto. Sin embargo, el pasado lunes 2,500 acudieron al entrenamiento de puertas abiertas. El Casademont quiere aprovechar esa inercia mañana.

## **Baloncesto**

## Rudy anuncia su retirada al final de esta temporada a los 39 años

D. IGLESIAS Madrid

Rudy Fernández, alero del Real Madrid y leyenda del baloncesto español, vive sus últimos meses como jugador profesional tras una carrera impecable y repleta de éxitos. El de Palma de Mallorca ha anunciado en rueda de prensa que se retirará a finales de temporada una vez hayan concluido todas las competiciones.

Rudy es sinónimo de baloncesto, una figura que ha marcado a toda una generación de amantes a este deporte. Primero en el Joventut de Badalona, su club de formación, después con un notable paso por la NBA y más tarde en el Real Madrid, donde acabó de cimentar su legado en las canchas, el ahora jugador de 39 años decide colgar las botas.

«Es una palabra difícil. Ya tengo una edad y empiezo a pensar en otras cosas, en la familia. Me quedan unos meses y espero aportar lo máximo», fueron las palabras de Rudy en la previa ante Baskonia. ■

Miguel ångel Gracia

## Atletismo

# El CAD ampliará sus horarios el 1 de mayo

La instalación abrirá sus puertas 90 horas semanales en lugar de las 38 actuales y en junio se licitará la obra de reforma

EL PERIÓDICO Zaragoza

La directora general de Deporte, Cristina García, anunció ayer jueves la entrada en vigor el próximo 1 de mayo del nuevo contrato de gestión del Centro Aragonés del Deporte (CAD). El nuevo acuerdo permitirá mejorar de manera significativa los servicios que se dan en estas instalaciones de atletismo, donde el horario actual del estadio Corona de Aragón, que abarca 38 horas semanales, se multiplica hasta alcanzar las 90 horas.

El horario que se ha mantenido en los últimos años es de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 22.00 en las jornadas de lunes a viemes. Los sábados solo abre de 11.00 a 14.00 horas y los domingos no abre. Sin embargo, a partir del 1 de mayo las pistas de atletismo se podrán utilizar entre las 8.00 y las 22.00 horas de manera interrumpida de lunes a sábado, además de otras seis horas los domingos (de 9.00 a 15.00).

La instalación permanecerá abierta todo el año a excepción de los días 1 de enero, 15 de agosto, 12 de octubre y 25 de diciembre, según consta en el contrato cuyo importe de licitación asciende a 603.271 euros para un plazo de 21 meses.

Además de la ampliación de horarios, se incorpora también el pago con tarjeta o con el teléfono móvil, otras de las demandas repetidas por quienes utilizan el CAD, que solo podían acceder al estadio tras realizar el pago metálico en la ventanilla de acceso.

Así, este nuevo contrato «viene a subsanar carencias muy importan-



Cristina García, ayer junto a Esther Lahoz en las pistas del CAD.

tes en cuanto al servicio que damos a nuestros deportistas, además de reafirmar nuestra apuesta por el atletismo aragonés, que está mostrando un nivel de competición excelente con grandes resultados en estos últimos años», afirmó Cristina García, que recordó que el compromiso del Gobierno de Aragón con el deporte «no solo se demuestra con el incremento de más del 40% en el presupuesto de 2024, sino también con la inversión en infraes-

tructuras que permitan a los deportistas entrenar en las mejores condiciones posibles».

En este sentido, sigue adelante el proyecto anunciado al principio de la legislatura de realizar una reforma íntegra de las pistas de atletismo del CAD, con una inversión de 1,2 millones de euros. Se espera que la licitación salga en junio e incluye no solo la renovación integral del tartán, sino también la zona perimetral.

Deportes | 37 el Periódico de Aragón Viernes, 5 de abril de 2024

## Boxeo

# **Ezequiel Gurría:** «Estoy ante la puerta de mi vida»

El zaragozano aspira hoy a hacerse con un cinturón europeo que catapulte su carrera

FRAN OSAMBELA Zaragoza

Ezequiel Gurría cuenta las horas que faltan para el combate de su vida. Tranquilo, satisfecho de la preparación realizada en los últimos tres meses, a sus 31 años afronta su duelo con el sevillano Óscar Díaz consciente de que le toca asumir el protagonismo ante una afición al boxeo de Zaragoza que cada vez va a más. Hay muchos focos apuntándole. Mucha expectación por primera vez en mucho tiempo.

Dado que mide sus pensamientos igual que sus palabras, Ezequiel Gurría se confiesa con este ayuda». El zaragozano, que es en-

diario: «El boxeo lo es todo», dice. «El viernes -por hoy - voy a dar todo lo que tengo delante de mi gente, suceda lo que suceda. Gane o pierda, no guardaré nada». Poco que añadir. Quizá una cosa: «Estoy ante la puerta de mi vida, la tengo que cruzar sí o sí. Si gano, se abrirán ante mí muchas más».

Gurría y Díaz superaron ayer el pesaje preceptivo --ambos por debajo de 69,853 kilos -- después de horas de enorme sacrificio, incluido un angustioso proceso de deshidratación. «Ya sabemos lo que toca. Perder peso antes del pesaje y ganar después. Es muy duro, pero he estado en buenas manos, tengo un nutricionista que me za. Será en el pabellón Siglo XXI,



Ezequiel Gurría y Óscar Díaz, ayer en el pesaje.

trenador en el gimnasio MTZ Fight Gym de la capital aragonesa, confiesa que esta es la pelea de su carrera a la que más esfuerzo ha dedicado, en tiempo, sacrificio y concentración. «Me juego mucho, pero estoy preparado».

El de Gurría y Díaz será esta noche el combate estelar de la velada organizada por LBS Promotions con Luan Borges da Silva a la cabedonde Óscar Díaz ha aceptado po-

ner en juego el cinturón EBU Silver del peso superwélter -antes Campeonato de la Unión Europea-. Quien gane se situará entre los primeros del ranquin para pujar a corto o medio plazo por el cetro europeo. No es poca cosa.

En el cartel sobresale también el duelo entre la aragonesa Asun Valkiria Lacruz y la francesa Seynabou Konaté, que pelearán en la modalidad de muay thai por el título de WBC Europeo sub-18.

El combate estelar llega a la capital aragonesa por la senda de la revancha. Óscar El Toro Díaz venció al zaragozano en noviembre del 2023 en su tierra, Alcalá de Guadaira, en un duelo marcado por un KO técnico en el octavo asalto que Gurría aún no ha comprendido. «El árbitro se precipitó, se equivocó», considera. Allí mismo, sobre el cuadrilátero, reclamó el desquite. «Díaz no estaba obligado a aceptar la revancha, pero lo hizo». Es cierto que el sevillano, que no conoce la derrota en su trayectoria profesional (acumula 12 victorias) se lleva una buena bolsa por venir a Zaragoza a defender por primera vez el título.

#### Buenos recuerdos

El púgil zaragozano, con 18 victorias (4 KO) y tres derrotas en su carrera profesional, ya sabe lo que es salir con un cinturón en la mano del pabellón Siglo XXI. Fue en diciembre de 2019, cuando venció al asturiano Jony Viña tras una inapelable decisión unánime de los jueces. En febrero del 2020 perdió el título nacional en Pamplona ante el navarro David Infierno Soria. Ahora sus aspiraciones son más altas. El boxeo aragonés tiene los ojos puestos en él y él los tiene clavados en la puerta de Europa. Que nadie descarte que esta noche la derribe a golpes.

SORTEO DEL DÍA 4 DE ABRIL DE 2024 LOTERÍA SORTEO (II) NACIONAL Seis series de 100.000 billetes cada una Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis series de los números premiados, clasificados por su cifra final Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día SORTEO DEL JUEVES siguiente al de la celebración del sortec Números Euros/Billete 05100 ...... 180 05101 ...... 150 05102 ...... 150 05103 ....... 150 05104 ...... 150 05105 ...... 150 05106 ...... 150 05107 ....... 150 05108 ...... 150 05109 ...... 180 05110 ...... 180 05111 ...... 150 05112 ...... 150 05113 ....... 150 05114 ...... 150 05115 ...... 150 05116 ...... 150 05117 ...... 150 05118 ...... 150 05119 ...... 240 05120 ...... 180 05121 ...... 150 05122 ...... 150 05123 ....... 150 05124 ...... 150 05125 ...... 150 05126 ...... 240 05127 ...... 150 05128 ...... 150 05129 ...... 180 05130 ...... 180 05131 ...... 210 05132 ...... 150 05133 ....... 150 05134 ...... 150 05135 ...... 150 05136 ...... 150 05137 ...... 150 05138 ...... 150 05139 ...... 180 05140 ...... 180 05141 ..... 150 05142 ...... 150 05143 ..... 150 05144 ..... 150 05145 ..... 150 05146 ..... 180 05147 ..... 7.820 05148 ..... 60.000 05149 ..... 7.850 06150 ...... 180 05151 ...... 150 05152 ...... 150 05153 ....... 150 05155 ...... 150 05156 ...... 150 05157 ...... 150 05158 ...... 150 05159 ...... 180 05160 ...... 180 05161 ...... 150 05162 ...... 210 05163 ....... 150 05164 ...... 300 05165 ...... 150 05166 ...... 150 05168 ...... 150 05169 ...... 180 05180 ...... 180 05181 ...... 150 05182 ...... 150 05183 ....... 210 05184 ...... 210 05185 ...... 150 05186 ...... 150 05187 ...... 150 05188 ...... 210 05189 ...... 180 05190 ...... 180 05191 ...... 150 05192 ...... 150 05193 ....... 150 05194 ...... 150 05195 ...... 150 05196 ...... 150 05197 ...... 150 05198 ...... 150 05199 ...... 240 84600 ...... 330 84601 ...... 300 84602 ...... 300 84603 ........ 300 84604 ...... 300 84605 ...... 300 84606 ...... 300 84606 ...... 300 84609 ...... 300 84610 ...... 330 84611 ...... 300 84612 ...... 300 84613 ........ 300 84614 ...... 300 84615 ...... 300 84616 ...... 300 84618 ...... 300 84619 ...... 390 84620 ...... 330 84621 ...... 300 84622 ...... 300 84623 ....... 300 84624 ...... 300 84625 ...... 300 84627 ...... 300 84628 ...... 300 84629 ...... 330 84640 ..... 330 84641 ..... 300 84642 ..... 300 84643 ..... 300 84644 ..... 300 84645 ..... 300 84646 ..... 330 84647 ..... 300 84648 ..... 300 84649 ..... 330 84650 ...... 330 84651 ...... 300 84652 ...... 300 84653 ....... 300 84654 ...... 300 84655 ...... 300 84656 ...... 300 84658 ...... 300 84659 ...... 330 84660 ...... 330 84661 ...... 300 84662 ...... 360 84663 ........ 300 84664 ...... 300 84665 ...... 300 84666 ...... 300 84668 ...... 300 84669 ...... 12.330 84670.....300.000 84671.....12.300 84672......300 84673.......300 84674......360 84675.......300 84676.......330 84677......300 84678.......330 84680 ...... 330 84681 ..... 300 84682 ...... 300 84683 ...... 360 84684 ..... 360 84685 ...... 300 84686 ..... 300 84688 ...... 360 84689 ...... 330 84590 ...... 330 84691 ...... 300 84692 ...... 300 84693 ....... 300 84694 ...... 300 84695 ...... 300 84697 ...... 300 84698 ...... 300 84699 ...... 390 Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones **Terminaciones** Terminaciones Terminaciones Terminaciones 247 ..... 150 4670 ..... 990 164 ..... 150 9705 .... 750 31.....60 1063 .... 750 670 ..... 240 462.....210 594 . . . . . . . . . 150 6.....30 19.....90 83.....60 70 ..... 90 922 ...... 150 74......60 99.....90 84 . . . . . 60 0.....30 962 . . . . . . . 210 9.....30 ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS

## Las series

## Adaptación televisiva de la novela de Umberto Eco

La novela de Umberto Eco fue un éxito mundial, y una excelente película de 1986 con Sean Connery hizo difícil pensar en la necesidad de una nueva adaptación. Más de treinta años después, John Turturro ha coescrito, producido y protagonizando una versión en forma de miniserie. En el año 1327, el fraile franciscano inglés Guillermo de Baskerville (Turturro), junto a su discípulo, el novicio Adso de Melk (Damian Hardung) se embarcan en una travesía hacia una abadía situada en el norte de Italia. En este lugar, se desarrollará un debate religioso de gran relevancia. Pero en este lugar misterioso se han producido también una serie de misteriosos asesinatos.



## Star Trek: Discovery

Ciencia ficción Skyshowtime 50 min. (T5. 10 cap.)

## Precuela de la serie original

Concluye una de las grandes apuestas de la franquicia trekkie con la quinta temporada de esta serie de ciencia ficción, que hereda un universo que se remonta a 1966 con el estreno de Star Trek: la serie original. Ambientada en el siglo XXXII, más de 900 años después de la primera entrega, la tripulación de la Discovery se aventura en un futuro lejano y desconocido, donde civilizaciones, tecnologías y amenazas han evolucionado significativamente. En esta temporada final, se embarcan en la búsqueda de un antiguo poder oculto durante siglos, enfrentándose a diversos enemigos que también anhelan capturarlo. La capitana Burnham continúa liderando la tripulación.

## Una visión contemporánea de las historias de detectives

Un enigmático detective privado lucha contra sus demonios personales mientras investiga la desaparición de la querida nieta de un productor de Hollywood. Protagonizada por Colin Farrell, la ficción ofrece una visión contemporánea y única de uno de los géneros más populares y significativos en la historia literaria, cinematográfica y televisiva: las historias de detectives. John Sugar, un detective privado estadounidense investiga la misteriosa del legendario productor de Hollywood Jonathan Siegel. Mientras intenta determinar qué le sucedió a Olivia, también desenterrará los secretos de la familia Siegel.



## **Boat Story**

Reino Unido, 2023
Comedia.
Skyshowtime
60 min.
(T1. 6 cap.)

Un excéntrico thriller criminal

Sombrío thriller con toques de comedia de la BBC ambientado a lo largo de la costa de Yorkshire, al norte de Inglaterra. Daisy Haggard y Paterson Joseph son Janet y Samuel. Dos extraños que, paseando por la playa, hacen un descubrimiento inesperado: un cargamento de cocaína en un barco naufragado. Janet perdió su trabajo después de un terrible accidente en la fábrica donde trabajaba, mientras que Samuel es un exabogado de Londres con enormes deudas de juego. Incapaces de creer su suerte, acuerdan vender la mercancía y dividirse el dinero. Sin embargo, pronto se ven perseguidos no solo por la policía, sino también por varios sicarios enmascarados.



Europa Press

David Broncano, en septiembre en el Festival de Vitoria.

## Televisión

El aplazamiento se produjo por el plantón en la votación de la expresidenta Elena Sánchez.

## El consejo de RTVE paraliza de nuevo el fichaje de **Broncano**

ANA CABANILLAS Madrid

La polémica en RTVE se alarga un capítulo más. El Consejo de Administración del ente público volvió a posponer ayer la votación del contrato de David Broncano. El aplazamiento se produce por el plantón de la expresidenta, Elena Sánchez, que cesó en su cargo la semana pasada pero que sigue como consejera y que ha bloqueado con su ausencia la luz verde al contrato multimillonario que ha desatado un pulso inédito dentro del ente.

La presidenta nombrada in extremis la semana pasada, Concepción Cascajosa, tuvo que retirar del orden del día la votación del contrato con la productora El Terrat (Mediapro), al ausentarse su antecesora en la presidencia interina. Estaba en duda el voto decisivo de Sánchez, cuyas resistencias al fichaje le valieron el puesto en la última reunión y que en esta ocasión optó por no acudir ni delegar el voto, llevando a Cascajosa a posponer de nuevo la decisión, al no lograr los votos necesarios para lograr el aval.

La pugna lleva casi un mes en la cadena, cuando a principios de marzo se puso sobre la mesa el polémico fichaje de Broncano para competir en audiencia por el prime time dominado ahora por El hormiguero, de Pablo Motos, una operación en la que Moncloa había expresado su interés.

El contrato inicial preveía tres años de vinculación, a razón de 14 millones de euros – más IVA – por temporada. La apuesta, sufragada por fondos públicos de un ente que no recibe ingresos por publicidad, enfrentó a la ya expresidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, con el exdirector de contenidos, José Pablo López, partidario del ficha-

Este enfrentamiento desembocó en el estallido de la última reunión del Consejo, el 26 de marzo. Se iba a votar la última propuesta de contrato, que lo limitaba a dos años, pero el choque frontal impidió que saliera adelante, después de que la entonces presidenta promoviera el cese de López, que salió adelante, y ella fue posteriormente cesada; ambas salidas apoyadas por los consejeros del PP. La decisión sobre Broncano quedó entonces aparcada y estaba previsto que se abordara ayer.

La última propuesta que negoció RTVE consistía en contratar dos años un programa similar a *La Resistencia* aunque el contrato se podría cancelar al término del primer año si no alcanzaba el 7,5 % de cuota de pantalla.

En la última reunión esta propuesta tampoco se votó porque la
mayoría de los consejeros, entre
ellos la propia presidenta, no estabade acuerdo y reclamaron que se
continuara negociando con la
productora y el comunicador, y se
hiciera otro planteamiento. En ese
momento, Sánchez y José Manuel
Martín Medem (del PCE, integrado en Sumar) defendían que el
contrato tuviera una duración de
un año, que es lo habitual en este
tipo de espacios.

#### La 1

06.00 Telediario matinal. Con Sirún Demirjian y Alex Barreiro.

08.00 La hora de La 1. Con Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

10.40 Mananeros. Con Jaime Cantizano.

14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca.

Con Mónica López. 15.00 Telediario 1.

Con Aleiandra Herranz. 15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa.

18.30 El cazador 20.35 UEFA Women's Euro 2025.

Bélgica-España. 22.35 Cine. En la línea de fuego.

00.35 Cine. Police.

02.05 Cine. Tonio y Julia: coraje para VIVIE

03.35 Noticias 24 horas.

#### La 2

09.30 Agui hay trabajo.

09.55 UNED. 10.55 Las rutas D'Ambrosio.

11.45 Un país para leerlo. 12.15 Mañanas de cine. Quince horcas para un asesino.

13.50 Planeta azul.

14.45 Diario de un nomada. La ruta del ámbar por Europa.

15.45 Saber y ganar,

16.30 Grandes documentales. 18.10 El escarabajo verde.

18.35 Atención obras.

19.05 Se ha escrito un crimen.

20.35 Dias de cine. 21.35 Plano general. Con Jenaro Castro. Invitado:

Victor Manuel, cantautor. 22.05 Historia de nuestro cine. El verdugo.

23.35 Historia de nuestro cine: coloquio.

Con Elena S. Sánchez. 23.55 Historia de nuestro cine. La muerte y el leñador.

00.35 Cine.

El chico más bello del mundo.

#### Antena 3

08.55 Espejo público. Con Susanna Griso.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguinano.

13.45 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe. 15.30 Deportes.

Con Rocio Martinez, Angie Riqueiro y Alba Dueñas.

15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original. 18.00 Y ahora Sonsoles. Con Sonsoles Onega.

20.00 Pasapalabra. Con Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.45 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Riqueiro y Alba Dueñas.

21.55 El tiempo. 22.10 El desafio

03.00 Live Casino.

03.45 La tienda de Galería del Coleccionista.

#### Cuatro

07.00 ¡Toma salami!

07.05 Meior llama a Kiko. 07.35 Alerta Cobra. ¡Y.\_ acción!, El regreso de

Turbo y Tacho, En Voque y Una mierda de día. 11.30 En boca de todos.

Con Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro.

Con Alba Lago. 14.45 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño.

15.05 El tiempo. 15.20 Todo es mentira.

Con Marta Flich. 18.00 Cuatro al día.

Con Verónica Dulanto y José Luis Vidal 20.00 Noticias Cuatro.

Con Diego Losada y Mónica Sanz.

> 22.10 Antena 3 'El desafio'

Gran final: Adrián Lastra,

Chenoa, Marta Diaz y Pablo

Castellano compiten en

la última y emocionante

gala para convertirse en

ganador de esta tem-

porada.

20.40 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reves.

20.55 El tiempo. 21.05 First Dates

22.30 El blockbuster. El americano.

00.35 Cine Cuatro. Pacific Rim: Insurrección.

#### Tele 5

06.10 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi.

07.00 Informativos Telecinco. Con Laila Jiménez y Arancha Morales.

08.55 La mirada critica. Con Ana Terradillos.

**10.30** Vamos a ver. 15.00 Informativos Telecinco. Con Isabel Jiménez y Angeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco. Con Lucia Taboada.

15.40 El tiempo.

15.50 Así es la vida. Con Sandra Barneda y Cesar Muñoz.

17.00 TardeAR. Con Frank Blanco.

20.00 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco. Con Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Con Matias Prats Chacón.

21.45 El tiempo.

22.00 :De viernes! 02.00 Casino Gran Madrid Online Show.

## La Sexta

09.00 Aruser@s.

Con Alfonso Arús. 11.00 Al rojo vivo.

Con Antonio García Ferreras. 14.30 La Sexta noticias 1ª edición. Con Helena Resano.

15.10 Jugones.

Con Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando.

Con Dani Mateo. 17.15 Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave. Con Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Öscar Rincón.

21.30 La Sexta Columna. Europa: ¿A cuánto estamos de una guerra?

22.30 Equipo de investigación. Camisetas de fútbol: furor millonario.

22.35

La 1

'En la linea de fuego'

El veterano escolta que

pasa por una crisis profesio-

nal y personal es asignado al

cuerpo de guardaespaldas

que protege al presidente

de los Estados Unidos,

nazas.

02.50 Pokerstars.

03.30 Play Uzu Nights.



#### 22.00 Telecinco 'De viernes!' Programa de crónica social que cuenta cada semana con una entrevista en plató a un importante personaie del corazón en la sección denominada Sillón VIP.

06.00 Cinexpress. 06.15 Pata negra. 07.00 Pata negra. 08.00 Central de cómicos. 08.45 La tienda de Galeria del Coleccionista. 11.30 Cinexpress. 11.55 Embrujadas: Rompecabezas. 12.50 Colombo: Asesinato con demasiadas notas. 14.45 Agatha Christie: Poirot. La dama del velo, Tragedia en Marsdon Manor y El asesinato de Roger Ackroyd. 18.55 Colombo. Suficiente soga y Peso muerto. 22.00 Cine: La princesa prometida. 00.00 Cine: Dioses de Egipto. 02.15 Central de comicos.

Paramount Channel

#### FDF

06.06 Mejor llama a Kiko. 06.36 Miramimúsica. 07.00 ¡Toma salami! 07.10 Mejor llama a Kiko. 07.40 Los Serrano: Fluidos básicos. 09.10 Aida. Emisión de cuatro episodios. 13.30 La que se avecina. 02.05 The Game Show. 02.45 La que se avecina: Un project leader, una hermana insoportable y un delantero pichichi. **04.25** El horóscopo de Esperanza Gracia. 04.30 La que se avecina: Un anillo, una reconciliación y un engendro mecánico. 05.50 Mejor llama a Kiko.

### Neox

06.00 Bestial. 07.00 Neox Kidz. 10.15 El principe de Bel Air. Emisión de cinco episodios, 12.30 Los Simpson. 16.05 The Big Bang Theory. La oscilación de la soledad, La determinación del compromiso, La inercia matrimonial, La sublimación de la venta. La optimización de la empatía, La materialización de la abuelita y La inmersión de Valentino. 18.40 El joven Sheldon. 22.00 Cine: Los juegas del hambre. 00.35 Cine: Nunca juegues con extraños. 02.20 Live Casino. 03.00 Minutos musicales.

#### DMAX

09.22 Aventura en pelotas XL. 11.12 Curiosidades de la Tierra. 12.52 Alienígenas. La guía definitiva de los OVNIS y Destino Chile. 14.32 Expedición al pasado. El corozón del sultán y Los secretos nazis revelados. 16.12 La fiebre del oro. Big Red is dead y Guerra fria. 17.52 Sobrevivir en lo salvaje. 19.40 ¡Me lo quedo! 21.05 Dinero en el trastero. Cohetes y un Ferrari y Me quito el sombrero ante JFK. 22.00 Arqueología en el hielo. 22.57 Curiosidades de la Tierra. 01.48 Desaparecidos.

## Aragón TV

06.20 Aragón noticias 2. Con Mirtha Orallo y Jacobo Fernández. 07.30 Euronews. 08.00 Buenos días, Aragón.

10.00 La pera limonera. 10.30 Ahora y aqui. Con Nerea Resa y Blanca

11.00 Agui y ahora. Con Miriam Sánchez 13.10 Atrapame si puedes.

Liso.

Con Iñaki Urrutia. 14.00 Aragón noticias 1. Con Noemí Núñez y Ana Laiglesia.

15.10 El campo es nuestro. 15.50 Cine.

Espuelas negras. 17.15 Asesinato en el norte.

18.10 Conexión Aragón.

Con Vanesa Pérez. 20.30 Aragón noticias 2. Con Mirtha Orallo y Jacobo

Fernández. 21.45 El bosque encantado 22.50 Cine.

Muerte en el Nilo. 01.15 La ciencia detrás de las fuerzas de la naturaleza.

02.05 Ahora y aqui.

Avalanchas.



15.50 Espuelas negras' Un ranchero descontento con su vida decide lanzarse a la busca y captura de forajidos.



Muerte en el Nilo' A bordo de un lujoso barco se dan cita 10 personas que se ven implicadas en un asesinato.

## Clan TV

17.18 Croco doc. 17.26 Milo. 17.37 La Patrulla Canina. 17.59 Petronix. 18.11 La casa de muñecas de Gabby. 18.34 Vera y el reino del arcoiris. 18.56 Los Pitufos. 19.31 Pat. el perro: Hoodie. 19.34 Los amigos del bloque Slip. 20.07 Héroes a medias. 20.19 Middlemost Post: Servicio Postal. 20.41 Kampamento Koral: Bob Esponja primeras aventuras. 21.03 Una casa de locos. 21.25 Cine Clan: Marmaduke (2022). 22.45 Los misterios de Laura. 23.52 Cine Clan: The Blind Side. Un sueño posible.

## **Disney Channel**

14.10 Bluey. 15.00 Marvel Spidey y su superequipo. 15.25 Los Green en la gran ciudad. 16.15 Hamster & Gretel. 16.40 Los Green en la gran ciudad. 17.55 Kiff. 19.05 Los Green en la gran ciudad. 20.20 Monstruos a la obra. 21.10 Cine: Abominable. 22.50 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 23.40 Pequeños Cuentos Chibi. 23.45 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 00.35 Los Green en la gran ciudad. 01.45 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 03.15 GhostForce. 04.20 El imparable Yellow Yeti.

## Boing

17.26 El mundo de Craig. 17.56 El valiente principe Ivandoe. 18.22 Batwheels. 18.46 Hero Inside. 19.16 Beyblade Burst. 19.44 Teen Titans Go. 19.55 Doraemon, el gato cósmico. 21.21 Cine: Stand by me, Doraemon. 22.59 Nicky, Ricky, Dicky y Dawn. 23.24 Los Thunderman. 23.48 Los Padrinos Mágicos: más mágicos que nunca. 00.12 Game Shakers. 00.35 Dragon Ball Super. 01.17 Hora de aventuras. 02.02 Teen Titans Go. 02.22 Steven Universe Future. 02.54 El asombroso mundo de Gumball.

#### Nickelodeon

13.34 Los Thunderman, 14.22 Henry Danger. 15.10 Equipo Danger. 15.59 Bob Esponja. 16.24 Patricio es la estrella. 16.58 Una casa de locos. 18.00 Piedra, papel, tijera. 18.39 Una verdadera casa de locos. 19.25 Equipo Danger. 19.49 Los Thunderman. 20.15 Tyler Perry's Young Dylan. 20.39 Henry Danger, 21.25 Equipo Danger, 21.50 Los Thunderman. 22.40 Una verdadera casa de locos. 23.27 Henry Danger. 00.13 Victorious. Emision de dos episodios. 01.00 Los Thunderman. 01.21 Equipo Danger.

## Las audiencias

#### La final de 'Bake Off' se impone al resto

La final del concurso consiguió el liderazgo de la noche. El programa, que proclamó a Ana Boyer como ganadora, consiguió un 12,9% de cuota de pantalla y 940.000 espectadores.



| ESPAÑA | ÑA Miles de espectadore |               |       |
|--------|-------------------------|---------------|-------|
| A3     |                         | Noticias 2    | 2.318 |
| A3     |                         | Noticias 1    | 2.233 |
| A3     |                         | Deportes      | 2.101 |
| A3     | )                       | El hormiguero | 2.059 |
| A3     |                         | Deportes 2    | 2.004 |
| A3     |                         | Deportes 2    |       |

| ARAGÓN | Miles de d    | Miles de espectadores |  |
|--------|---------------|-----------------------|--|
| A3     | Deportes      | 91                    |  |
| A3     | Noticias 1    | 80                    |  |
| A3     | Noticias 2    | 80                    |  |
| A3     | El hormiguero | 72                    |  |
| A3     | Deportes 2    | 69                    |  |
|        |               |                       |  |

## LAS MÁS VISTAS DEL DÍA

En España A 14,7%

En Aragón **(** 16,3%

5 11% 9,6% 12,3% 0. 9,8%

miércoles, 3 de abril

VIERNES, 5 DE ABRIL DE 2024 Prensa Diaria Aragonesa, SAU, Zaragoza, 1998. Todos los derechos reservados. Prensa Diaria Aragonesa, SAU, se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de El Periódico de Aragón, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta, sin que pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora.

En 1593 partió de Sevilla una expedición hacia Perú. Tras sucesivas escalas en Canarias, Antillas Menores, Margarita, Nombre de Dios y Panamá, medio centenar de pasajeros embarcaría en la costa del Pacífico rumbo a Lima. Pero, en la llamada costa de Esmeraldas, entre Ecuador y Colombia, la nao naufragó y los supervivientes tuvieron que caminar cientos de kilómetros por peligrosos parajes.

Uno de ellos, Pedro Gobeo de Vitoria, narró la aventura en un libro que sería publicado en España en 1610, y que ahora la editorial Crítica recupera con el título de

## Diario de un náufrago



SALA DE MÁQUINAS JUAN BOLEA

Naufragio y peregrinación.

La localización de esta joya se debe al latinista de la Universidad de Jaén Raúl Manchón Gómez, quien encontró el último ejemplar de la pequeña edición de 1610. El historiador Miguel Zugasti se ha encargado de limar discordancias y, sobre todo, de proporcionarnos notas explicativas que hacen más comprensible y rica la lectura.

El relato original de Pedro Gobeo de Vitoria, testimonio directo de aquella expedición de finales del XVI, se extiende en un centenar largo de páginas. No es el relato de un conquistador, ni siquiera de un cronista erudito, sino el diario de uno de muchos de aquellos soldados que iban ampliando el dominio español en las costas americanas.

La del Pacífico ecuatoriano fue descrita con profusión en Naufragio y peregrinación. No lo hizo Pedro Gobeo a la manera de un militar o un naturalista consciente de estar componiendo algo que se seguiría leyendo siglos después, sino como un espontáneo reflejo de sus peripecias, de sus relaciones con otros soldados, de sus pensamientos, temores, frustraciones, alegrías y esperanzas. Narración muy humana, tanto como alejada del tono de

un Díaz del Castillo o de un Cieza de León, ceñida a los sentimientos de un español del Renacimiento que, en un territorio extraño, rodeado de indios, de un mar huracanado, de una selva con toda clase de peligros, logró sobrevivir, vivir y revivir escenas conmovedoras, como aquella en la que se vio obligado a asistir en su agonía a un compañero de tan solo diecisiete años, que moriría en una playa perdida atacado por una súbita infección.

Testimonio y fuente original, diario colonial de un español del Siglo de Oro... Un libro que es un tesoro. ■

#### — ¿Cómo tuvieron la idea de crear este Escape Room educativo?

— Hace un año, mi compañera Ana y yo vimos la necesidad de hacer una acción, más allá de los talleres y charlas, para que los alumnos conocieran sobre todo el Grado Medio de Elaboración de Productos Alimenticios y el Grado Superior en Procesos y Calidad de la Industria Alimentaria, que se imparten en el CPIFP de Movera. Queríamos algo original que tuviera impacto porque realmente, hay necesidad, el sector agroalimentario es el segundo motor económico de Aragón y da empleo a 20.000 personas cada año; nos llegan ofertas y no hay bastantes alumnos.

### — ¿En qué consiste la actividad?

 La premisa es que falta personal cualificado para elaborar alimentos seguros en Aragón, y solo ellos pueden evitar que muramos todos de hambre. Entonces dividimos a los alumnos en los distintos grupos alimentarios (lácteos, vegetales, cárnicos, pescado y huevos) y van superando pruebas, bien sean preguntas, pequeños experimentos o experiencias en realidad virtual que les trasladan a instalaciones del CPIFP Movera, como la Planta Piloto de Elaboración de Alimentos. Este entorno virtual lo hacreado Ana, que es una crack. La idea es no solo que conozcan los ciclos, sino presentar la FP de una manera divertida.

#### — ¿Se esperaban que La Caixa las seleccionase?

— No lo hicimos con idea de presentarnos a nada, pero nos enteramos de que estaba esta Convocatoria de Orientación Activa 2024 de CaixaBank Dualiza y probamos. De 145 proyectos solo seleccionaban 28, así que estamos muy contentas de que nos eligieran, porque además somos el único proyecto seleccionado de Aragón y estamos entre los cinco primeros de España, aunque no nos dijeron en qué puesto.

#### — ¿Y entre los alumnos, qué tal ha sido la acogida? ¿Han logrado que alguno cambie de idea y escoja estos estudios?

 — En esto estamos supercontentas. Hicimos una primera prueba piloto en el CPI Val de la Atalaya de María de Huer-\*



CONTRACORRIENTE



POR FERNANDO MANTECÓN

Silvia Monfort y Ana González (izda.) han desarrollado 'Escape food', una iniciativa para motivar al alumnado a estudiar FP de Industrias Alimentarias, seleccionada por la Caixa entre las 5 mejores de España

## **Silvia Monfort**

PROFESORA DEL CPIFP MOVERA

## «Necesitamos más profesionales formados en industria alimentaria»

va, y gustó tanto que nos pidieron repetir. Este año llevarnos ya cinco centros y nos quedan dos, hemos llegado a unos 200 alumnos, que serán 300. Hacemos una pequeña encuesta al acabar y hay resultados curiosos, como que el 75% no conocían estos ciclos, el 59% no conocían el CPIFP Movera y, sobre todo, que el 95% recomendaría estudiar FP alimentaria. Aunque la mayoría no sabe todavía qué estudiar, algunos ya se plantean la industria alimentaria como una de sus opciones. No medimos el éxito por cuántos se matriculan, porque hay vocaciones como la enfermería o la informática con las que no podemos competir.

### — Si no miden el éxito por matrículas, ¿qué pretenden, entonces?

- Que el alumnado y sus famílias conozcan la FP y abandonen la idea de que no ir a la Universidad es un fracaso. Y también que hay muchas formas de llegar a ella. Por ejemplo, y tenemos casos, si empiezas con un grado medio, y te gusta, puedes hacer el superior, y de ahí la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos; no solo tendrás convalidadas muchas asignaturas sino que llegarás con un nivel mucho mayor que alguien que llegue directo de Bachillerato. Y además tendrás tres titulaciones. Tenemos alumnos trabajando en las principales industrias alimentarias, como Aldelis, Grupo Jorge, Buenola, BonÀrea...

#### — Decían que la premisa del 'Escape Food' es que falta personal cualificado, ¿eso es una realidad?

 Sí, nos llegan ofertas continuamente. Es un sector donde no va a faltar trabajo, solo hay que ver el nuevo complejo de BonÀrea en Épila. En la FP no hay límite de edad, también es una buena opción para gente en paro. Y esto no solo es una llamada al posible alumnado, sino a la industria alimentaria para que pidan formación técnica, a todos los niveles, en sus ofertas de trabajo. Cada vez es más así, también por la legislación, que obliga a ello, pero aún hay industrias que no piden formación. Comemos todos los días, necesitamos más personal cualificado para producir alimentos seguros y controlar su calidad.

